

Economía anunció que quienes vendan su cosecha entre hoy y el viernes 30 de septiembre se les liquidará el dólar a 200 pesos. El objetivo es que ingresen 5 mil millones de dólares en el mes. Más inversión social aunque no hubo precisiones p/10/11

## Un pleno al nuevo dólar soja

Tras el amplio rechazo (62 a 38%) de la Constitución que reemplazaría a la pinochetista, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que se convocará a una nueva convención constituyente P/20/21

"Me comprometo a construir un nuevo texto"



## Página 12

Buenos Aires
Lun | 05 | 09 | 2022
Año 36 - Nº 12.151
Precio de este ejemplar: \$200
Recargo venta interior: \$40
En Uruguay: \$40



AM 750

OBJETIVOS

DEPO NO

PERO NO IMPARCIALES

#### **CAVERNÍCOLA**

Escudado en una sotana, el cura Juan Pablo Esquivel esparció desde Europa su odio antiperonista a través de las redes sociales. "Yo estoy no contento, contento es una palabra importante, estoy conforme con el hecho de que no te hayan matado porque los cavernícolas que te siguen te hubieran erigido como mártir", escribió al analizar sin condenar el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y calificarlo de "patético simulacro de atentado". Siguió atizando la hoguera con exabruptos. El sacerdote oriundo de Santa Fe y ordenado en Paraná suele retuitear a Javier Milei y José Luis Espert. La Iglesia Católica no emitió ninguna condena ante la violencia de Esquivel.

4

Eso del odio, por **Eduardo Aliverti** 

6

Salvar a la Patria es la tarea, por Mempo Giardinelli

De la quinta de Perón en Gaspar Campos a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta P/16/17

#### La liturgia peronista

Por Silvina Friera

10

Premio a los especuladores, por Raúl Dellatorre

32

¿Quién es la "gente normal"?, por **Jorge Majfud**  En el juzgado de Capuchetti evalúan la hipótesis de que Fernando Sabag no actuó como "lobo solitario", sino que llevó adelante el atentado a Cristina Kirchner junto al grupo de neonazis antiperonistas que lo rodeaba. En ese marco, la jueza ordenó la detención de su novia, Brenda Uliarte. Fuertes polémicas después de que **Páginal 12** revelara que se había borrado el celular del agresor P/2/3

## EL LOBO Y LA MANADA

Por Raúl Kollmann, Irina Hauser y Luciana Bertoia



#### Por Luciana Bertoia

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo estuvieron dedicados buena parte del domingo a entender qué pasó con el teléfono del hombre que quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner después de que Páginal12 revelara que el aparato había llegado formateado -como si hubiera salido de fábrica- a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde se debían extraer los datos que permitieran entender con quién se comunicó antes del intento de homicidio y cuáles eran las redes en las que se movían. Pese a las críticas que lanzaron distintos referentes del oficialismo -apuntando que se puede perder prueba clave para desentrañar si Fernando Sabag Montiel es parte de una trama más amplia-, en Comodoro Py se muestran confiados en que hay posibilidad de recuperar la información.

El teléfono de Sabag Montiel es una prueba importante, pero lejos está de ser la única en una causa en la que estuvieron identificados desde un primer momento el atacante y el arma. El celular es fundamental porque puede abrir una puerta hacia el mundo de ese hombre de 35 años: cuáles eran sus vinculaciones o si tenía nexos con grupos políticos decididos a atacar a la vicepresidenta hasta intentar matarla.

El viernes, el juzgado de Capuchetti convocó a la Policía Federal Argentina (PFA) para intentar hacer la extracción de información a través de un programa israelí llamado UFED. La extracción falló porque el teléfono estaba bloqueado y no se contaba con la clave de Sabag Montiel, quien tampoco accedió a brindarla cuando fueron a indagarlo en la sede de la PFA de la calle Cavia donde está detenido. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informó al juzgado que tenía una versión más moderna que la que contaba la PFA, lo que podría ayudar a saltar el bloqueo. El teléfono llegó a manos de la fuerza que dirige José Glinski a través de la custodia de la jueza Capuchetti y en un sobre abierto, lo que generó algún tipo de alarma. Cuando se avanzó con el peritaje, apareció un aviso diciendo que el teléfono estaba reseteado a estado de fábrica. Es decir, como nuevo.

En lo que fue un domingo atípico para Comodoro Py, en el juzgado de Capuchetti les tomaron declaración tanto a los peritos de la PFA que inicialmente habían querido extraer los datos y a los de la PSA que recibieron el aparato reseteado (ver aparte).

La otra pregunta pasa por qué el teléfono se reseteó a cero. Las explicaciones pueden agruparse en dos conjuntos: se cometió un traer datos que se están analizanerror al momento de la extracción do. es decir, en el momento inicial

La hipótesis del error de extracción o borrado remoto

## El misterio del teléfono reseteado

El peritaje del teléfono de Sabag pasó por la Policía Federal y la PSA pero hay otra oficina del MPF que podría haberlo hecho. La polémica.



El teléfono de Fernando Sabag, clave para desentrañar si existe una trama más amplia.

del uso del programa- o puede existir un borrado remoto si está configurado. En el caso de un borrado remoto podría hacerse a través de una cuenta Google asociada al teléfono o si, por ejemplo, Sabag Montiel hubiera configurado que el teléfono se formatea después de tantos intentos fallidos de insertar la clave de acceso -lo que no parecería ser el caso-. Es que sea responsabilidad de la PFA lo que sucedió y, según pudo reconstruir Páginall2, tampoco fue el tenor en el que declararon los peritos de la PSA. Sin embargo, hay quienes se preguntan si la fuerza debió intervenir en la extracción del teléfono cuando Capuchetti y Rívolo indagan si la custodia –integrada por miembros de la PFA- fue negligente al mo-

"El teléfono se debe apagar primero y después introducir en una bolsa que se llama faraday, e impide que se borre de forma remota".

claro que Sabag Montiel no pudo hacerlo él a través de Google porque estaba detenido. La pregunta es si alguien más lo hizo.

La empresa que comercializa el UFED está revisando qué falló, comentaron fuentes judiciales. Las mismas fuentes son optimistas en que finalmente se podrá acceder a esa información. De las memorias del celular lograron ex-

mento del ataque a la vicepresidenta en la puerta de su departamento de Juncal y Uruguay.

"La pericia del teléfono, según indican los especialistas en este tipo de análisis, debe realizarse con un cuidado inicial: inmediatamente que se tiene contacto con el teléfono se debe apagar primero y después introducir en una bolsa que se llama faraday, que impide que de forma remota se borre el contenido del teléfono. -dicen- pudo haber influido en la Ni el juzgado ni la fiscalía creen Si eso no se hizo puede pasar lo decisión.

que ocurrió", advierte la exministra de Seguridad Sabina Frederic.

Consultada por Páginal 12 acerca de si la PFA debe ser parte de la investigación, Frederic sugirió que no. "Yo recomiendo que no. La PFA ha sido parte de las circunstancias. Sé que hay un sumario que se inició. Está claro que el escenario no estaba previsto y que hay una serie de cuestiones que no ocurrieron", explica Frederic.

La otra pregunta es por qué no se recurrió a la oficina que tiene el Ministerio Público Fiscal para estos casos, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) -creada por Alejandra Gils Carbó cuando se avanzaba en la implementación de un código procesal que pondría a los fiscales a encabezar las investigaciones judiciales y a los jueces a controlar que no se violen las garantías-. Rívolo, en general, le da intervención a la Datip para realizar análisis, pero no extracciones. Según fuentes de la Procuración, la versión del UFED con el que cuenta Datip es menos sofisticada que la de las fuerzas de seguridad que intervinieron, lo que también

#### Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

El juzgado de María Eugenia Capuchetti evaluaba anoche la hipótesis de que Fernando Sabag no actuó solo, sino como parte del grupito que lo rodeaba. En ese marco, decidió la detención de Brenda Uliarte, la novia de Sabag, que además convivía con él. La joven quedó detenida a las 22.35 en la estación Palermo del tren San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA). El sentido de la declaración de Mario Borgarelli, un belicoso amigo del atacante, fue que Sabag "es el boludo del grupo. Hace cosas por hacerse notar. Sí, sí, lo creo capaz", dijo Borgarelli en el juzgado. Pero la magistrada y el fiscal Carlos Rívolo piensan que quienes rodeaban a Sabag no fueron ajenos a lo que ocurrió e incluso está la versión de que alguno del grupo aparece en la zona de Juncal y Uruguay. Para esclarecer lo que hubo detrás de la tentativa de asesinato, el celular es una de las claves. Una parte de los peritos de las fuerzas de seguridad dicen que la información no se va a poder recuperar y otra parte dice que sí. Tal vez no toda la información, en especial podrían no recuperarse los audios, pero sí las llamadas de Telegram, un sistema que Sabag utilizaba. Páginal12 adelantó el sábado al anochecer, en exclusiva, que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) puso en un acta que el Samsung A50 le llegó en un sobre abierto y con el aparato encendido en modo avión y que cuando se puso en el sistema UFED para desencriptar el aparato, apareció una leyenda que significa "teléfono reseteado de fábrica". O sea, que el celular estaba vacío. Lo publicado por este diario provocó auténtica conmoción.

#### Grupito

La jueza estableció a las 18 de este domingo el secreto de sumario. Síntoma de que se estaban por producir noticias de importancia: la versión indicaba que Capuchetti ordenó la citación de Brenda, la novia y conviviente de Sabag, tal como después se confirmó.

La hipótesis no es que en la tentativa de asesinato participó una gran organización, pero sí ese pequeño grupo de personas que exponían su odio al peronismo, al kirchnerismo, a los planes sociales, todo mezclado con elementos de neonazismo.

El ataque contra la vicepresidenta tiene ingredientes de improvisación asombrosos: un tirador que no movió bien hacia atrás la corredera y por eso la bala no se ubicó en la recámara; la pistola es de los años 60 y perteneció a un vecino de Sabag, los pro-

## Un lobo solitario que no era tan solitario

La jueza cree que Sabag no actuó solo y que pudo tener asistencia de sus amigos, incluso en la zona. Declaró su mejor amigo. Sigue la intercetidumbre por el celular borrado.





Mario Borgarelli y Brenda Uliarte, el mejor amigo y la novia de Sabag, detenida anoche en Palermo.

yectiles se compraron en 1999. O sea, el grupo no era sofisticado, pero no se descarta que "le hayan llenado al cabeza al boludo al que le hacían bullying", describieron

#### **Polémicas**

Desde que este diario adelantó que el celular estaba vacío, la cuestión derivó en fuertes polé-

No toda la información del teléfono podría recuperarse, en especial los audios aunque sí las llamadas de Telegram, un sistema que Sabag utilizaba.

los investigadores.

Un punto importante es que la jueza y el fiscal necesitan acceder cuanto antes a los celulares de todos los que tenían relación con Tedi, como lo llamaban. Es que hay que averiguar si el aparato secuáles eran los intercambios.

micas. La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo llamaron a declarar a todos los que intervinieron en las pericias:

Camila Dafne Seren, de la PSA, dio a entender que pudo cuestrado es el único que usaba y haber un mal procedimiento. Es rato en un sobre abierto porque – Tampoco el Ministerio Públi- es una verdadera incógnita y el

software UFED, sin la contraseña, el celular borró todo el contenido.

- La PSA por supuesto deslindó responsabilidades porque planteó que el Samsung llegó en un sobre abierto y con el aparato encendido en modo avión.
- La Policía Federal hizo el primer intento con un dispositivo UFED el mismo jueves a la noche, pero no pudo acceder. Los intentos, sin la contraseña, o el ingreso muy masivo con el UFED tal vez produjeron el reseteo del celular. La PSA habla de "procedimientos equivocados".
- El juzgado argumenta que después del intento de extraer el contenido del celular, tarea que hizo la Federal en el propio juzgado, Capuchetti mandó el apa-

mento salió de manos de personal de confianza de la jueza. Sin embargo, el secretario, que iba en el auto hacia la PSA en Ezeiza, se bajó en el camino y a las 11

tuviera encima de todo lo que se hiciera.

#### **Pérdidas**

La opinión sobre las consecuencias del mal manejo del aparato están divididas.

- Se recuperó la tarjeta de memoria marca Sandisk y la tarjeta SIM con logotipo de Movistar. De allí sale información, sobre todo de llamadas entrantes y salientes y algunas imágenes.
- De las empresas prestadoras sale también información sobre llamadas entrantes y salientes y, en especial, de la localización del celular en cada caso. Esto es clave: permitiría saber dónde estuvo Sabag en los días anteriores.
- Si se cuenta con los celulares del resto de los integrantes del grupito, se sabrá si estuvieron juntos y dónde estuvieron.
- No está claro si se va a recuperar lo que hoy es decisivo: los mensajes y llamadas de Whatsapp y Telegram. Esta última plataforma era la que Sabag solía utilizar.

En síntesis, como anticipó Páginal12, la prueba del celular está en peligro.

#### **CFK**

La vicepresidenta ya decidió que se presentará como querellante para proponer medidas e intervenir en las pericias. Al cierre de esta edición no había decidido quién la va a representar, pero se mencionaba la posibilidad de que intervenga en su nombre un grupo de letrados, no uno solo. La idea es que sean penalistas.

#### Pasos

En el juzgado siguen mirando las cámaras de toda la zona cercana a la vivienda de CFK. Según habría señalado Capuchetti se ve a otro o a otros integrantes del grupo en la zona. La magistrada secuestró este domingo el celular de Borgarelli y habrá que ver si surgen datos de ese aparato. Hay un hecho real: tuvieron tres días para borrar la información. Lo mismo ocurre con la no-

Borgarelli, el belicoso amigo de Sabag, dijo que "es el boludo del grupo. Hace cosas para hacerse notar". Y dijo: "Sí, sí, lo creo capaz".

de la noche el aparato llegó en manos de la cabo Priscilla Antonela Santillán, custodia de Capuchetti. O sea, fue un traslado irregular, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de ese ce-

decir que al someter el aparato al según sostiene- en ningún mo- co dispuso de un perito que es- grupito también.

via, Brenda. Públicamente dijo que estaba sorprendida, que no sabía que Sabag tenía un arma y que nunca vio las 100 balas guardadas en el departamento en el que convivían. Parece difícil de creer: por eso la citan. La chica

#### Opinión Por Eduardo Aliverti

p uede interpretarse que no hay ninguna novedad.

Que, aunque advirtiendo que las escalas de violencia son diferentes, nada varió en lo sustantivo desde el surgimiento del peronismo. Durante la Resistencia. En el genocidio. En el 2008, a favor o en contra de "el campo". O la oportunidad que se escoja.

También puede entenderse que no es lo mismo porque, esta vez, ya no sería cuestión prioritaria de dos grandes bloques enfrentados (el "pueblo" contra el resto), sino de un desparramo donde, además de esos agrupamientos convertidos en primeras minorías intensas, hay demasiada gente desorientada e indiferente. Y jóvenes –muchos, o tantos como para alarmarse– que adhieren a discursos de ultraderecha.

Cualquiera sea la opción elegida, acaba de producirse un atentado escalofriante contra la líder sustancial de este país. Aquella en derredor de la cual gira el centro de toda la escena política. Debe decidirse qué se hace

#### Eso del odio

torno de que podría haberse borrado la prueba clave sobre la información del celular de Fernando Sabag.

El detalle de quiénes callan, y el de cómo se dice, es más fuerte que el relativo a quiénes vociferan.

Para reiterar una advertencia ya expuesta por el firmante en columna de este diario: ninguna de las muestras opositoras, de rechazo al atentado, supera el protocolo básico de solidaridad forzada con CFK.

A virtualmente nadie se le ocurrió pedir, ni apenas para disimular, que se baje un cambio en la intensidad enloquecida de la confrontación política.

Patricia Bullrich, sin ir más lejos y agregado a que como dirigente fundamental del Pro ni se dignó a condenar el hecho, dijo que la cadena nacional del Presidente fue propia de un sujeto unívoco al que apelar contra la oligarquía.

Con todo respeto emocional por quienes continúan empleando tan gigantesca palabra, pueblo, para trazar diferencias de necesidades (que no de intereses), eso es romanticismo inconducente. Vetustez ideológica.

Ellos –el enemigo que la corrección política obliga a denominar como adversarios—también representan al pueblo, cada vez más desperdigado. Hay pueblo mayoritario y/o silencioso que sufre las consecuencias de una inflación descomunal, más tarifazo al caer. Y una de cuyas secciones, simultáneamente, además debe dedicarse –y vaya si lo hace, con un entusiasmo impactante– a defender la democracia. O a defenderse a secas contra quienes han llegado al extremo de la pasividad, frente a una tentativa de asesinato institucional.

Lo que le pasa a Cristina excede al horror de la imagen en la noche del jueves.

Ninguno de los errores que haya cometido y en que continúe incurriendo, como gestora e integrante decisiva del Frente de Todos, impide registrar lo siguiente.

¿Quién es la que viene llamando a un acuerdo nacional para reconstruir un esquema capitalista de mayor justicia distributiva?

¿Quién es la que, hace rato, insiste con que debe corregirse una cultura bimonetaria devastadora?

¿Quién les recuerda a los grupos concentrados y a la tilinguería empresarial que nunca les fue mejor que con el kirchnerismo?

¿Quién alienta, en todos sus discursos nodales, que la cuestión es reflotar una burguesía ligada al mercado interno y de proyección regional, sin otra pretensión revolucionaria que impedir que la plata se la lleven cuatro vivos?

Ella.

¿Se merece que le digan que es la promotora del rencor?

Hagamos una concesión. Pongámosle que su defensa ante la causa judicial que la involucra se excedió de decibeles. Supongamos o aceptemos que, en lugar de un fiscal impresentable e incapaz de exhibir una sola documentación solvente, hay fundadas sospechas de corrupción.

Como dijeron quienes judicializaron y condenaron a Lula: no tenemos pruebas, sino convicciones íntimas.

Muy bien.

¿Esas impresiones o presunciones quedan por delante de que la Cristina a tener en cuenta es quien llama a superar antagonismos, para modelar un esquema productivo de articulación entre Estado y mercado?

Sí. Quedan por delante.

Es más voraz el odio visceral transmitido de generación en generación.

Eso también es "el pueblo" y, en principio, no cabe abrigar absolutamente ninguna expectativa de que se modifique.

¿Cómo se hace para edificar un puente con energúmenos que no quieren vencer al peronismo, sino extirparlo?

Ojalá nos llevemos la sorpresa de que el atentado paró al odio "operativo", así fuere parcialmente.

Las manifestaciones del viernes, que fueron impresionantes en casi todo el país y no sólo en la Plaza de Mayo, volvieron a demostrar, con contundencia pacífica y sin agresiones, que ese odio es de ellos.

No de nosotros.



con eso, muy por fuera de lo que se pruebe sobre la "soledad" o acompañamientos de quien empuñó y gatilló el arma.

No es un profesional, por lo pronto.

Pero debe tenerse enorme cuidado con la palabra "loquito", como se previene desde varios referentes del campo académico.

El sociólogo Pablo Alabarces (ver la excelente nota de María Daniela Yaccar en Páginal 12 del sábado, sobre "El camino que va de la palabra a la acción" recuerda la ¿obviedad? de que "(...) por supuesto, hay sujetos con ciertas situaciones patológicas. Pero (...) las acciones de los seres humanos tienen explicaciones socioculturales. No existen los violentos, sino sujetos que actúan violentamente en contextos determinados por razones determinadas. El fulano piensa que en determinado contexto su acción es legítima. Participa de cierto marco que la explica, y que le dice que tan mal no está matar a Cristina".

Jorge Alemán (en Marca de Radio, también este sábado) refuerza que "la agenda mediática de la ultraderecha puso toda una batería de herramientas para que esto suceda: 'el loco' apareció".

Así, lo que importa es qué hacemos, quiénes, con este episodio terrible, al margen de si la custodia fue un espanto y de que se suman aspectos tenebrosos o inconcebibles, como lo anticipado por Raúl Kollmann en un especulador que quiere sacar ventaja de victimización.

Pudo haber opinado, visto el incendio de las circunstancias, que no estaba de acuerdo con Alberto Fernández, ni con el feriado del viernes, ni con llamar a manifestarse en las calles, porque el momento era dramático y se requería algo de tranquilidad.

Pero no podía ni puede hacer eso porque responde al marketing del odio que le asegura(ría) votos a su espacio. Un espacio muy amplio.

Ese es un punto que, en general, los sectores progres tienden a eludir porque es más confortable adjudicar culpas exclusivas a los partidos Mediático y Judicial.

Error: el odio político constituye a una parte enorme o muy significativa de esta sociedad. Es aquello que usa el gorilaje cuando señala que la mejor creación del peronismo es el antiperonismo.

Por eso, más allá de que los vociferantes son políticamente incorrectos para el tamaño suceso de una intentona de magnicidio, y de que su estatura intelectual no supera mínimos indispensables (Amalia Granata, Guadalupe Vázquez, Florencia Arietto, Martín Tetaz, Yamil Santoro; y operadores periodísticos capaces de decir, en medio del arma gatillada, que esto beneficiaría a Cristina 2023), no hay que engañarse.

No existe la unidad "pueblo", cual si fuese No de

Por Melisa Molina

Todo el escenario político quedó profundamente trastocado después de los acontecimientos del jueves, cuando un hombre le gatilló a la cabeza a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Desde el Gobierno las agendas oficiales quedaron suspendidas hasta nuevo aviso y recién ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, llevó adelante la primera actividad que no estuvo vinculada con el intento de magnicidio, sino con anuncios vinculados al sector agropecuario. Este domingo todo el oficialismo se sorprendió con la nota de Páginal 12 que reveló que el celular del atacante de CFK, Fernando Sabag, habría sido formateado y que probablemente toda la información que el dispositivo contenía se habría borrado. Eso despertó las alarmas de los dirigentes y desde las distintas tribus oficialistas dieron a entender que, de corroborarse, se puede tratar de un "intento de encubrir el posible magnicidio contra Cristina", por parte del Poder Judicial. Mientras tanto, anticipan en el corto plazo un debate profundo sobre lo que se viene.

En el Frente de Todos están alertas porque, después de todo lo que sucedió, aún falta escuchar a la vicepresidenta y conocer cuáles serán los pasos que seguirá. "Hay que ver qué va a hacer ella. Creo que de esto sale fortalecida y que ha ganado toda la centralidad que se puede tener", dicen algunos. Sin embargo, marcan que uno de los mayores problemas en este momento es lo que reveló este diario sobre la investigación en la Justicia y la posible pérdida de pruebas centrales. "Esto es un gran drama porque ahora todos nos llenamos de dudas. Queremos saber con claridad si fue un tipo solo, o era parte de algo más grande. Esperamos que no haya habido ninguna maniobra de ningún tipo", afirman.

"Cuando hoy me enteré que se borraron las pruebas pensé que el tipo, sin dudas, era muy importante y no quieren que sepamos qué pasó. Puede que no haya sido un perejil", dicen otros. En esa línea, también se pronunciaron diversas figuras del oficialismo. El diputado Leopoldo Moreau se preguntó muy temprano y a través de sus redes: "¡Cómo es posible que el celular haya sido entregado por el juzgado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un sobre abierto y sin cadena de custodia? Más que preguntarle a los peritos por su actuación habría que preguntarse cómo el aparato salió del juzgado en esas condiciones".

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, agregó que "parece que el Poder Judicial nos está cargando. Es una causa que genera conmoción mundial y pasan estas cosas. Esperemos qué respuesta da la Justicia El FdT cuestionó a la Justicia por las pruebas del teléfono borrado

## Un reclamo para que nada manche las pruebas

La revelación de **Páginal 12** conmocionó al oficialismo. Moreau, Tailhade y Parrilli exigieron explicaciones sobre las fallas del peritaje y pidieron jueces imparciales.



Parrilli, Moreau y Tailhade manifestaron la preocupación ayer a través de sus redes.

a estas notas que salieron". La misma preocupación sostuvo el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. "¿Alguna duda que la jueza (María Eugenia) Capuchetti y el fiscal (Carlos) Rívolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina?", expresó y agregó que "la mafia de Comodoro Py no puede investigar el atentado. Está en juego la democracia".

El senador Oscar Parrilli, uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta, en tanto, escribió en sus redes sociales: "Para CFK solo JUSTICIA. Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales". Gregorio Dalbón, uno de los abogados de CFK, añadió en diálogo con Futurock que pedirán entrar a la querella "con un técnico para tratar de analizar si se pueden recuperar los datos del celular", y expresó que "en la medida que esto sea cierto va a ha- trabajar para que le vaya bien a fiscal y de la Policía Federal".

El FdT empezó a trazar diagnósticos acerca del futuro y de cómo continuar las próximas semanas. Aunque todo de momento es variado y tiene matices, en su gran mayoría los dirigentes están muy conformes con la movilización del viernes y destacan que la Plaza de Mayo se logró llenar con, prácticamente, solo un par de horas de convocatoria. Esa demostración popular, opinan, marcó un antes y un después incluso para el destilado de la espiral de violencia.

Algunos sectores más optimistas resaltan que "la impunidad que había para agraviar, insultar, para poner bolsas mortuorias en Plaza de Mayo y horcas en las distintas movilizaciones opositoras, va a empezar a mermar", y que "luego de esto que pasó nos tiene que ir un poquito mejor". "Nuestra tarea es acompañar para que se esclarezcan los hechos y paralelamente

ran las cosas en el plano económico, lo social también va a comenzar a tranquilizarse.

Otros, sin embargo, son pesimistas. "La democracia pasó de nivel y no es la misma que hace 72 horas. No estaba en nuestro manual qué hacer ante un atentado de estas características y, más allá de lo que pasó, el atentado sucedió, se concretó", dicen. También agregan que lo más grave es el silencio de los líderes de la oposición, que no llamaron a CFK. "Es muy difícil. Yo pensé que esto era el punto límite, pero se ve que no era así", señalan.

En esa línea, hay quienes creen que esto también cambiará la situación de la exPresidenta y su contacto con la gente. Y empiezan a analizar que tendrá que extremar sus cuidados y que "no va a poder hacer lo que quería, que es estar más en contacto con la gente, darles la mano, firmarles los libros, dicen y diagnostican que, si mejo- mucho. Son todos cables a tierra y de ambos encuentros.

que lamentablemente no lo va a poder hacer más o lo va a tener que hacer en forma distinta porque después de esto cambia todo".

Este lunes, en tanto, el presidente Alberto Fernández tenía agendada una visita a la Universidad de la Matanza, junto al intendente de esa localidad bonaerense, Fernando Espinoza, pero la actividad fue suspendida porque, con la convulsión del fin de semana, ni siquiera hubo tiempo de organizarla. Aún no se sabe cuándo el mandatario retomará su agenda habitual. Sin embargo, durante la jornada habrá dos eventos muy importantes. A las 16 habrá una reunión del consejo directivo de la CGT, donde se evalúa si realizarán un paro general y movilización -posiblemente el miércolesy a las 17 los gobernadores de la Liga se reunirán en la sede central del Centro Federal de Inversiones (CFI). Se esperan definiciones y ber responsabilidad de la jueza, del Massa y poder recuperar reservas", abrazarlos. Porque eso sirve y sirve comunicados importantes después

1 OJEA

#### **Atónitos** y perplejos

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, sostuvo en el día de ayer que "el atentado a la Vicepresidenta de la Nación ha dejado atónitos y perplejos" a los argentinos y puso "al desnudo la miseria como Nación, la falta de entendimiento y de diálogo y de fraternidad". En su reflexión dominical Ojea, obispo de San Isidro, memoró el pasaje evangélico en el que Jesús dice "quien no carque su Cruz y me siga, no puede ser mi discípulo". Y afirmó que "hemos vivido como una verdadera cruz este último tiempo, que nos ha dejado atónitos y perplejos: el atentado a la Vicepresidenta de la Nación". "Pensamos que esto podría ser un punto de inflexión que al poder quedar al desnudo y manifiesto nuestra miseria, como Nación en este momento, nuestras faltas de entendimiento y de diálogo, nuestras faltas a la fraternidad; nosotros pensamos que esto puede convertirse en un punto de inflexión. Cuando uno está atónico y perplejo puede ir hasta lo más profundo y puede intentar revisar actitudes personales", abundó.

#### Denuncia contra Donda

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exigió este domingo la renuncia de Victoria Donda al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por un artículo de opinión de su autoría en el que sugirió que "las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei". A través de un comunicado, la alianza opositora manifestó "su más enérgico repudio a las inadmisibles expresiones de la señora Victoria Donda". "Sus expresiones son a todas luces inadmisibles", remarcaron y, sin hacerse ni un poco de cargo, dijeron que el oficialismo relaciona a la coalición opositora con los "discursos de odio" que aparecen como trasfondo ideológico del ataque armado a la vicepresidenta. "Lamentablemente la interventora del Inadi utiliza su cargo" "para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos", expresaron en un hilo al que se fueron sumando cada uno de manera personal.

#### Opinión Por Mempo Giardinelli

#### Salvar a la Patria es la tarea

ue la peor semana en muchísimo tiempo. Colmada de incertidumbres, días aciagos, angustia popular y perspectivas sombrías. No cayó la Argentina en lo que pudo ser una guerra civil por el casual milagro de que la pistola en manos de un canalla no se disparó sobre el rostro de la Vicepresidenta.

Mejor ni pensar en lo que pudo suceder, obvio, pero sí es imperativo y urgente obtener conclusiones sanas de tan dramático episodio, aunque desde ya que no será el sistema judicial vigente y empoderado chuecamente el que dé las respuestas, ni el que rescate a la Argentina de un posible caos como el que rozamos la semana pasada.

Una obvia moraleja postula que el odio es un sentimiento inferior que degrada a quien odia. El deseo de producir daño, o eliminación, demoniza al odiador, quien en su pretensión exterminadora sólo se degrada a sí mismo y mutila su propia capacidad de convivencia, paz y armonía. Por eso no hay ninguna justificación moral para sostener discursos y postulados asesi-

Penoso, pero cierto, con ellos el pueblo argentino no tiene destino de Libertad, Independencia y Soberanía. Pero es el escenario en el que estamos hoy millones de argentin@s: uno en el que el peligro concreto que afecta a la ciudadanía es la maníaca decisión de suprimir al prójimo, idea que viene inficionando a las clases medias urbanas hiperconcentradas en la capital de la República. Y que en connivencia con el sistema mentimediático autorizado y tolerado, conduce a esta columna a la convicción de que es urgente restablecer la Ley de Medios, por decreto y tal como lo hizo Macri cuando en enero de 2016 la canceló también por decreto.

Desde ya que no es para ilusionarse, pero no por eso debe abandonarse la idea, que sería democráticamente revolucionaria para el pueblo argentino. Es urgente dejar de subsidiar ridícula y suicidamente a esas corporaciones, que mienten y deforman precisamente porque son disolventes, golpistas y antidemocráticas y su anhelo obvio es una dictadura con disfraz democrático y sostenida por los poderes mundiales, en



nos. Por eso los giros retóricos con pretensión justificatoria resultan, inexorablemente, patéticos.

Así se los ve en los llamados "medios de comunicación", que en una sociedad herida como la nuestra se autodegradan hasta la ominosa categoría de usinas de mentiras, capaces de todo tipo de bestialidades. Por eso esta columna los llama "mentimedios" y "telebasura", ejercitantes de ese sistema de falsas denuncias y engañosas juridicidades que no sólo simboliza todo lo malo acontecido en esta república, sino que además funge como operador principal de la paulatina microdestrucción de la verdad, la democracia y la paz en la Argentina.

Esta columna entiende que no se debe perder ni un segundo en esta batalla, que es también educativa y cultural. Por eso es condenable la decisión de recortar presupuestos de Educación, Cultura y Salud Pública, que fueron las primeras medidas adoptadas por el flamante ministro de Economía, Sr. Massa, y su neoliberal viceministro Sr. Rubinstein, formado en las ideas antinacionales de Domingo Cavallo y proveniente de JXC.

especial el conglomerado OTAN, organización extranjera de inmenso poder ya instalada en territorio argentino.

En tal panorama, urgen decisiones urgentes y omnicomprensivas que bien podría tomar nuestro Presidente si se pusiera a la cabeza de los intereses soberanos de la República para así garantizar la democracia y la paz. Y en tal sentido y una vez más esta columna reclama que se repotencie la TDA, que es el instrumento democrático por excelencia y que puede llevar servicios comunicacionales sanos y democráticos a 10 millones de hogares en todo el territorio nacional, como se hizo en su momento y como debe volver a hacerse, porque hoy es imperativo para la Democracia y la Paz.

Es desde ahí que esta columna ha repudiado el intento de magnicidio que hubiese incendiado a la Argentina. El ataque a la Vicepresidenta torna imperioso y urgente esclarecer lo sucedido -lo cual, penosamente, y hay que decirlo- en sólo 48 horas ya las fuerzas de la antipatria han logrado oscurecer. Pero nada atenúa la exigencia de que se condene al/los responsables materiales e intelectuales del infame atentado. Bien

haría el gobierno nacional en ocuparse urgente y verdaderamente de terminar con la escalada de violencia que puede seguir incendiando a la República. No es tiempo de discursos "buenistas" ni de retóricas inconducentes. La urgencia es apresar, juzgar y condenar a los promotores (dizque "autores intelectuales", con perdón del concepto) de toda forma de violencia, pero a la vez denunciando a la oposición por irresponsable, mentirosa y frívola.

La discusión político-mediática inmediatamente posterior al atentado, que intentaba saber cómo se produjo exactamente y si se conseguía o no abrazar a la oposición en una declaración conjunta, fue, en sí mismo, un retroceso político grave. Y además inútil.

El discurso del presidente el jueves a la noche tampoco resolvió nada. Una vez más, cuando hacía falta una intervención potente y directa, el resultado fue un fiasco. Y es que la derecha argentina, y la del mundo, jamás aprenden y por eso son recalcitrantes en sus prédicas disolventes y malignas. Y como saben que no podrán con el poder popular, siguen adelante con tesón digno de mejores causas, y si no se los detiene son muy peligrosos para toda democracia.

La pregunta sin respuesta, entonces, en las calles y seguramente también en las intimidades de Olivos y la Casa Rosada, parecería ser: "¿Quién frena a estos tipos; quién debe detenerlos?" Y la respuesta no es otra que: el Presidente de la República. Que no lo hizo acaso por mal asesorado o por inseguridad propia, quién sabe, o por ambas razones. Pero no lo hizo, posiblemente desde la convicción de que "ya van a cambiar". Ilusión inútil en opinión de esta columna.

Había que detenerlos con toda decisión. Con la ley en la mano, incluso la Ley Antiterrorista. Y a la vez se debieron tomar decisiones profundas, fundacionales, como disponer cercos de seguridad absoluta con intervención de la Policía Federal y acaso Gendarmería o Prefectura, quitando del escenario a la policía política del hoy agrandado intendente Larreta.

El ataque sufrido por la Vicepresidenta fue y sigue siendo de una gravedad extrema. Nada queda en el pasado; todo sigue en un presente vivo y en ebullición. Lo acontecido, el atentado criminal, no pertenece a un pasado ya en camino de olvido y superación. En absoluto. El Gobierno ahora mismo debería tomar medidas concretas. En primer lugar adoptar una actitud mucho más activa y dominante. El Presidente es una persona muy honorable, y su peso moral puede y debe jugar un papel decisivo, pero, a la vez, consciente de que son las decisiones que no toma las que inquietan a gran parte de la ciudadanía. Por eso no tiene sentido y hasta es riesgoso que siga así. El pueblo argentino no votó ni quiere ni necesita un buen profe manso, sino una autoridad firme que determine y reoriente el rumbo que los enemigos de la democracia y de la paz intentan dinamitar. Nuestro Presidente es la máxima autoridad de la república y como tal el pueblo argentino espera y necesita que esté a la altura.

#### Por Laura Vales

El Frente Patria Grande decidió no retirar a sus diputados de la bancada del Frente de Todos. Aunque la ruptura parecía un hecho, tras el intento de asesinato de Cristina Kirchner el espacio resolvió suspenderla. "No es un momento para agregar más ruido al ruido", dijo el referente de Patria Grande, Juan Grabois, sobre la marcha atrás. También fue clave una promesa que indicaba que el ministro de Economía, Sergio Massa, tomaría "una medida de carácter distributivo" destinada a los sectores sociales más vulnerados, "la principal demanda del Frente Patria Grande al gobierno nacional".

Por la noche, Massa incluyó en su anuncio de los incentivos para aumentar la liquidación de exportaciones del complejo soja que parte de lo que recaude el Estado será destinado "a un programa para sectores vulnerables".

El espacio que lidera Grabois tiene cinco diputados, tres de ellos en el Congreso Nacional. En marzo pasado, sus posicionamientos políticos entraron en crisis por la firma del acuerdo negociado por el exministro Martín Guzmán con el FMI. Como se recordará, en ese momento Máximo Kirchner renunció como jefe del bloque del Frente de Todos.

En un comunicado, planteó que "teniendo en cuenta la experiencia latinoamericana, se propone trabajar para desescalar la violencia".

En el caso de los tres diputados del Frente Patria Grande, su postura fue la de no acompañar con el voto la ratificación del entendimiento con el Fondo.

A partir de entonces, el Frente Patria Grande se enfocó en el reclamo de garantía de ingresos para los que menos tienen. Su propuesta fue extender este derecho a todos los que estén por debajo de la línea de indigencia, una demanda con la que se diferenció tanto en su discurso como en la calle. Los movimientos sociales que lo integran, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán y Nuestramérica, centraron sus protestas en el salario universal haciendo visible así sus críticas a la gestión de Alberto Fernández y diferenciándose internamente de dos de sus compañeros en la UTEP, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie.

En este camino consiguieron el apoyo de Cristina Kirchner y de La El bloque de Grabois resolvió permanecer en el Frente de Todos

## "No es momento para agregar ruido al ruido"

Aunque la ruptura parecía un hecho, tras el atentado a CFK el Frente Patria Grande decidió suspenderla. El factor Massa y un anuncio para los sectores vulnerables.



La decisión fue tomada durante el Congreso realizado ayer.

Cámpora a la creación de una política de ingresos para quienes están en la indigencia. El kirchnerismo lo impulsó presentando un proyecto en el Senado, que hasta ahora no tuvo ni siquiera tratamiento en comisiones. Desde la asunción de Massa como ministro de Economía, también hay negociaciones para que el Poder Ejecutivo implemente una medida de redistribución mediante un decreto.

Finalmente, el refuerzo de ingresos llegaría por esta vía, aunque quedó totalmente condicionado a si con el incentivo ofrecido al complejo sojero, la recaudación por exportaciones supera, de aquí a fines de septiembre, los 5 mil millones de dólares.

#### Respaldo a Cristina

Como Frente político, el Patria Grande nació de la militancia en organizaciones sociales y ha promovido que integrantes de los sectores populares llegaran al Poder Legislativo. Por ejemplo, Natalia Zaracho es trabajadora del reciclado, la primera diputada cartonera, mientras que su par Federico Faggioli se formó como referente tras una toma de tierras. Con el economista Itaí Hagman, son

los tres diputados del Congreso de la Nación. En la Legislatura bonaerense está Lucía Klug, profesora de historia con militancia gremial, en el Suteba, y en la Legislatura porteña Ofelia Fernández, que viene del movimiento de tomas de colegios secundarios contra la reforma educativa macrista. Es claro que la agenda con la que llegaron a sus bancas pierde toda chance de convertirse en políticas públicas con los condicionamientos impuestos por el organismo de crédito internacional.

Participaron del Congreso de este domingo sus cinco diputados, sus 12 concejales y delegados de las 23 provincias, que reafirmaron su alianza con la vicepresidenta. Grabois abrió el encuentro, en el que planteó que con el intento de asesinato de Cristina "hubo un cambio cualitativo en la situación política" y que "la gravedad de lo sucedido aún no se asume en su plenitud".

En un comunicado, el Frente planteó que "teniendo en cuenta la experiencia latinoamericana, el FPG se propone trabajar para desescalar la violencia, la promoción de una paz con justicia social y neutralizar las expresiones antidemocráticas promoviendo un pliego de consensos mínimos con los actores democráticos de la oposición política".

"No hay casualidades ni loquitos ni ineptos sino causalidades, asesinos y responsables", agregaron sobre el atentado. En ese sentido, llamaron al gobierno nacional a "cuidar a su máxima dirigente y garantizar una investigación seria".

El Frente también resolvió "enfrentar cualquier agresión física, jurídica o simbólica contra CFK" en todos los campos de intervención política, "entre los que se encuentran las movilizaciones callejeras, cuerpos legislativos, universidades y organizaciones sectoriales".



Casa Propia, sueño propio.

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR) – LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRA.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar "PRO.CRE.AR", a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de ofertas para la selección y contratación de Director de Obra, para las obras comprendidas en el presente Llamado, la cual consiste en la construcción de viviendas, espacios verdes, equipamiento, vialidades e infraestructuras complementarias de redes de servicios urbanos, las que se llevarán a cabo sobre los siguientes predios:

PREDIO: COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Dirección: Av. Polonia 140, Calle Lavalle y Calle La Prensa. Nomenclatura catastral: Circ.: 1 - Sector 17 - División: Manzana - 45, Parcela: Urbano - 2. Coordenadas geográficas: -45.88060091367221, -67.51617849074. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: SAN ANTONIO DE ARECO, PCIA. DE BS. AS.

Dirección: Calle Burgueño y Carlos Merti. Nomenclatura catastral: Circ. I, Secc. B, Fr. 1, Pc. 1b. Coordenadas geográficas: -34.260438765608, -59.481051851901924. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: LAVALLE, PCIA. DE MENDOZA.

Dirección: Calle Dorrego esquina Godoy Cruz. Nomenclatura catastral: 13-01-01-0034-000008-0000-3 y 13-01-01-0028-000003-0000-9. Coordenadas geográficas: -32.724141262511786, -68.59743910767767. Cantidad de viviendas: 164.

PREDIO: QUERANDÍES, CIUDAD EVITA, LA MATANZA, PCIA. DE BS. AS.

Dirección: Martín Miguel de Güemes y Coronel Espejo. Nomenclatura catastral: Circ. VII - Sección D - Mz 196/197 Mat. 197 187.348 a 187.364 - Mz 196 187.347 a 187.365 y 187.385 a 187.393). Coordenadas geográficas: -34.72428, -58.53224. Cantidad de viviendas: 218.

PREDIO: VILLA DOMÍNICO, PCIA. DE BS. AS.
Dirección: Lindero c/ calles Matanza, Chascomús, Lafuente y Crisólogo Larralde. Nomenclatura catastral: Circ. II – Sec. I - Fracción II - Parcela 1. Coordenadas geográficas: -34.70535, -58.339022. Cantidad de viviendas: 106 Los términos y condiciones del presente llamado a concurso para la selección y contratación de Director de Obra, surgen del respectivo Pliego de Condiciones. La forma de acceso al mismo puede consultarse accediendo a la página https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas deberán presentarse en las condiciones señaladas en el Pliego, en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 14 de septiembre de 2022 a las 11:00 hs. El acto de apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas tendrá lugar en dicha oficina el mismo día, a las 12:30 hs.

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.











El expresidente Mauricio Macri acusó al kirchnerismo de utilizar el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "de forma partidaria" para "iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación a ese ataque". A través de un comunicado bajo el poco inocente título "El atentado a Cristina Kirchner está amenazando al país con otras desgracias", el exmandatario denunció que "el hecho violento que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta y que mereció el repudio de todas las organizaciones y los dirigentes está siendo ahora utilizado por el kirchnerismo". El mensaje lejos de hacerse cargo de los discursos de odio que su espacio instala contra la vicepresidenta desde hace un largo tiempo, mostró este domingo la persistencia de tonos que anticipa que la violencia se queda como preocupante drive electoral. "En contraste, todos recordamos ahora la austera y responsable

"Puede poner en peligro la vida de periodistas, la integridad de los medios independientes y, a continuación, la democracia misma."

reacción que mereció de parte

del Dr. Alfonsín su atentado en 1991 -señaló-, cuando de inmediato se negó a situarse como víctima o a utilizar políticamente el ataque como un ariete", dijo sin hacerse cargo de lo que le toca a su espacio. Un repaso de los últimos meses, permiten mencionar como ejemplos las horcas y bolsas mortuorias durante protestas opositoras; las amenazas y piedrazos a la vicepresidenta; las declaraciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, pidiendo firmeza y diciendo "no nos corre ni Cristina de la esquina de su casa"; el pedido de pena de muerte de un legislador opositor para CFK; las continuas agresiones y amenazas de grupos en la puerta de su domicilio, y la negativa del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a acatar la medida judicial dictada por el juez Roberto Gallardo que ordenó que la Policía de la Ciudad deje de custodiar la casa de CFK, entre otros.

En el escrito, Macri tampoco reconoce cómo los medios hegemónicos de comunicación replican y fomentan esos discursos de conozco todo lo que pasa", declajusticia contra la vicepresidenta.

Macri cargó contra el kirchnerismo y anticipó más desgracias

## Una publicación poco inocente

Sin autocrítica, el expresidente sostuvo que el kirchernismo inició "una cacería de enemigos simbólicos" tras el atentado.



Mauricio Macri difundió una carta ayer en sus redes.

"El propio ministro del Interior estableció un vínculo directo entre editoriales de diarios, radio y televisión y el ataque a Cristina Kirchner. Esta atribución es tan irracional como el propio

atentado y puede poner en peligro la vida de periodistas, la integridad de los medios de comunicación independientes y, a continuación, a la democracia misma", opinó.

Como si fuese un recién llegado a la política y a las maniobras del poder real sobre los gobiernos populares, ahora plantea argumentos como si se tratara de un intachable defensor de la democracia y sus reglas de juego: "Por eso vengo acá a advertir a la opinión pública sobre esta maniobra que está usufructuando el atentado a Cristina Kirchner para alentar la persecución a la prensa y a la Justicia". Nada dijo ni le resultó extraño que la expresidenta tuvo más de 500 causas en su contra.

Hay más definiciones de parte del expresidente, cuya gestión estuvo caracterizada por una mesa judicial que espiaba y perseguía a opositores. "Usan la oportunidad para debilitar dos columnas esenciales de la democracia y, en ese acto, cambiar el curso de los acontecimientos judiciales que todos conocemos", cerró Macri su singular argumentación sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta.

En los últimos días, varios funcionarios y funcionarias del gobierno nacional, legisladores, referentes de derechos humanos y de organizaciones sociales, llamaron la atención sobre la peligrosidad que los discursos de odio que fogonea la oposición tienen para la democracia.

El presidente Alberto Fernández, en la cadena nacional que dio después del intento de magnicidio, sintetizó esa idea cuando dijo que "podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia".

En ese marco, la titular del Inadi, Victoria Donda, convocó al Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias para iniciar la redacción de un proyecto de ley contra esos mensajes de odio públicos para que sea debatido en el Congreso de la Nación.

Ante el pedido de remoción, Granata amenaza a los legisladores

#### Otro aventón a los discursos de odio

Luego de conocer la intención del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe de pedir su remoción por haber calificado el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner como una "pantomima", la legisladora Amalia Granata redobló la apuesta y amenazó a sus colegas con difundir información del ámbito privado. Específicamente, se refirió a "amantes" y "chanchurreríos". "No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios, voy a empezar a hablar de sus amantes, miren que

"Sé todo en lo que andan, y voy Amalia Granata.

a meterme no solo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos. No se olviden que además de política soy periodista e investigo lo que pasa ahí adentro", agregó la legisladora del bloque Somos Vida Unión Federal.

Las declaraciones tuvieron lugar luego de que el jefe del bloque Justicialista Leandro Busatto anunciara que los diputados del PJ pedirán la "remoción de la cámara" por sus afirmaciones respecto al atentado. "Sos una vergüenza y una generadora de odio serial. Mañana (por hoy lunes) vamos a pedir una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados para evaluar tu remoción como legisladora. Carecés de valores democráticos para ser parte de un cuerpo parlamentario", dijo Busatto.

Lejos de reconocer error alguno, la legisladora se burló del armado que pantomima!!!", dijo. odio. Ni el ensañamiento de la ró Granata en un medio rosarino. FdT y respondió: "No tienen los "¡Ya no saben qué hacer para vicvotos para echarme", debido a timizarla!"

que la expulsión necesita dos tercios de los votos y el PJ de Santa Fe sólo cuenta con 7 bancas de un total de 50. Y recordó: "Artículo 51 Constitución Provincia Santa Fe. Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones".

Pidió, además, liberar a Fernando Sabag Montiel. "Suelten al perejil", tuiteó. El jueves pasado, Granata fue una de las primeras en expresarse tras el atentando y causó gran indignación. "¡¡¡Todo PANCHO CYNTHIA VÍCTOR HUGO LUIS NORA **BRANCA** VICKY APO DOLINA



OBJETIVOS

PERO NO IMPARCIALES











AM750.COM.AR

#### Por Raúl Dellatorre

El tipo de cambio diferencial para la exportación de soja, de 200 pesos netos para el productor, representaría una diferencia con respecto al precio que cobra actualmente el productor que varía entre 35 y 50 por ciento, según el día de cotización en el mercado que se tome como referencia. Esta es la magnitud de la devaluación especial y acotada en el tiempo que recibirán los dueños de las tenencias de las 20 millones de toneladas de soja de la campaña 2021/22 aún no liquidadas.

Dicho de otro modo: es como si le hubieran llevado las retenciones a las exportaciones (del 33%) a cero. Así fue como lo describió el ministro de Economía en conferencia de prensa. "Para que el productor lo entienda claramente, con este régimen especial, que funciona sólo por el mes de septiembre, la cuenta al final le va a dar que recibe una retribución equivalente a tener retenciones cero, respecto del precio del dólar en el mercado libre de cambios", explicó Sergio Massa.

Un tercer modo de medir la magnitud del "beneficio" para el productor que retuvo el grano (en silobolsas o entregándolo al acopiador o exportador, pero "con precio a fijar" al momento de concretar la venta), es el cálculo del "esfuerzo fiscal" por tonelada de soja que será retribuida con un tipo de cambio de 200 pesos. Massa señaló que se estima en aproximadamente 600 mil millones de pesos. Esa suma, repartida en unas 20 millones de toneladas que faltan vender, da por resultado 30 mil pesos por tonelada.

Y hay, todavía, un punto más de comparación: si al "valor de pizarra" de la tonelada de soja (según la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario), que en la última semana de agosto osciló entre 51.700 y 53.000 pesos, se le suma el "premio" o precio extra que este domingo anuncio el ministro Massa, se llega a un valor en el mercado regular mucho más "competitivo" con el precio que paga el contrabando por el producto que sale por la frontera norte (con Brasil, Paraguay y Bolivia) a un ritmo de varios centenares de camiones por día, según denunciara la Cámara de Exportadores de Cereales.

Todas estas referencias sirven no sólo para medir la magnitud del beneficio, sino además el conflicto en el que, la actitud especulativa de un frente de grandes productores, colocó al conjunto del sector. Por un lado, ahorcó al Banco Central en su disponibilidad de divisas al trabar los ingresos del principal recurso exportador del país. La consecuencia fue la aplicación de fuertes limitaciones a la importación, que está afectando a diversos sectores productivos por la imposibilidad de acceder a insumos importados imprescindiEl dólar diferencial sube de 35 a 50% el pago al productor que retuvo

# Súper premio a los especuladores

Hubo manifiesto apoyo de cámaras exportadoras, Bolsas y corredores de cereales. Y la significativa ausencia de la Mesa de Enlace.



Se estima en 20 millones de toneladas la producción todavía retenida en los campos.

I AFF

bles en sus respectivos procesos de fabricación.

Además, no es usual que la cámara de industriales aceiteros y exportadores de cereales (CIA-RA-CEC), tan amante tradicionalmente de las desregulaciones, asuma públicamente la denuncia del contrabando fronterizo de porotos de soja. Es que el antes llamado "contrabando hormiga" creció hasta convertirse en una larga cola de portentosos camiones que transitan a diario por las rutas hacia los puntos de cruce, tranfor-

mándose en "competencia desleal" por la misma materia prima.

La solución encontrada beneficia generosamente a los que provocaron todo lo descripto. ¿Conformará a todos el nuevo "dólar soja" a 200? Hubo una clara manifestación de apoyo con la presencia en el microcine desde el que habló Massa, de un muy amplio abanico de firmas exportadoras, cámaras y bolsas de cereales, acopiadores y corredores. Pero de la mesa de enlace y los productores en general, sólo estuvo ACA. Ha-

brá que esperar que, todavía, no vayan por más.

Gustavo idígoras, presidente de Ciara-CEC, valoró el anuncio como "una mejora significativa", aunque advirtió que "la decisión de la venta de soja está siempre en manos del productor". La cámara de exportadores se comprometió a adelantar liquidaciones, durante esta semana, por u\$s 1000 millones, aunque la venta de soja se demore. Y extenderá los adelantos durante el mes si las presentaciones de las declaraciones juradas de exportación no alcanzan a los u\$s 5000 millones. Una suerte de garantía para que ese sea el piso de ingresos de divisas del mes. Y para que el ministro Massa pueda exhibir este acuerdo cuando llegue a Washington.

Ciara-CEC es parte de los autores de esta salida. Una solución que el gobierno tomó en estado de emergencia, pero que sus impulsores privados la ven con perspectiva de más largo plazo. "Esta medida temporal muestra que el gobierno debe trabajar una política pública que reduzca de forma permanente la alta carga tributaria de la cadena de soja", señaló Idígoras, en un mensaje que es más que una expresión de deseos.

El ministro de Economía Sergio Massa anunció ayer una suba del "dólar soja" para que el complejo sojero acelere la liquidación de divisas y reforzar así las alicaídas reservas del Banco Central. A quienes vendan su cosecha entre este lunes 5 y el viernes 30 de septiembre se les liquidará un dólar de 200 pesos. El gobierno espera que luego de este anuncio los agroexportadores ingresen 1000 millones de dólares en las próximas 72 horas y 5000 millones a lo largo del mes. Esto prevé una mejora de 200.000 millones de pesos en los ingresos fiscales

"El objetivo es poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo del Estado, con un reconocimiento de precio para el productor de manera muy sencilla y transparente", aseguró el titular del Palacio de Hacienda en conferencia de prensa. "En términos netos representa lo mismo que si fueran retenciones cero para el productor", agregó Massa, quien esta semana participará a Estados Unidos para encontrarse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Luego de varios días de negociaciones con exportadores y productores agropecuarios, Massa confirmó que "las cerealeras firmaron un compromiso de liquidación por 5000 millones de dólares garantizados". "Es una ronda lateral del Mercado Único Libre de Cambio, transitoria por 25 días que empieza el lunes y termina el 30 de septiembre". A partir del 1 de octubre, se volverá al sistema anterior.

Massa estuvo solo en el estrado al momento del anuncio, aunque en las primeras filas del microcine de Economía lo acompañaron el titular del Banco Central, Miguel Angel Pesce, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, entre otros hombres de su equipo.

En la sala también estuvieron Juan José Blanchard (presidente de Dreyfus), Roberto Urquía (presidente de Aceitera General Deheza), Vladimir Barisic (presidente de Viterra), Alfonso Romero (presidente de Cofco), Gustavo Idígoras (presidente de Ciara-CEC), José Castelli (presidente de Bunge) y Fernando Cozzi (presidente de Cargill), entre otros.

La expectativa oficial es que se acelere la liquidación de divisas porque el gobierno requiere recomponer el stock de reservas para cumplir la meta acordada con el FMI. El gobierno acordó con el organismo multilateral, como parte de la renegociación de la deuda, aumentar las reservas en 5800 millones de dólares para 2022; 4 mil millones para 2023 y 5.200 millones de dólares para 2024. Ese objetivo se presenta esquivo. En agosto no solo no acumuló reservas, sino que perdió 520 millones de dólares. El único dato positivo del mes fue que la pérdida se concentró en los

#### Declaraciones del titular del BCRA

#### Pesce y los vencimientos

La presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó anoche que "la Argentina tiene todos los recursos para afrontar sus obligaciones financieras". Al término de la conferencia de prensa donde el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo sistema de liquidación de divisas a 200 pesos por dólar para las exportaciones del complejo sojero, Pesce enfatizó que "la Argentina tiene exportaciones por 90.000 millones de dólares anuales e importaciones por 72.000 millones de dólares anuales, con lo cual cuenta con una balanza cambiaria superavitaria para poder afrontar todas sus obligaciones financieras". Al ser consultado, sobre si estas medidas podrían poner tranquilidad en la economía de la población, Pesce remarcó que "estamos poniendo todo el esfuerzo posible, para alcanzar el objetivo de calmar la economía diaria".

Los que liquiden su cosecha en septiembre recibirán un dólar de 200 pesos

## Un nuevo "dólar soja" para sumar reservas

El Gobierno espera que luego de este anuncio los agroexportadores ingresen 1000 millones de dólares en las próximas 72 horas y 5000 millones en lo que resta del mes.



El ministro Sergio Massa fue el único orador al momento del anuncio.

NA

El ministro se sumará mañana y permanecerá en Estados Unidos hasta el 12 de septiembre

#### El equipo de Massa parte a Washington

El equipo de colaboradores del ministro de Economía, Sergio Massa, viajó anoche a Washington para iniciar reuniones presenciales con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). El titular del Palacio de Hacienda se sumará a partir de mañana.

La comitiva estará integrada por el secretario de Política Económica-, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores del Ministerio, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raul Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el director del Banco Central, Lisandro Cleri; y el titular del Indec, Marco Lavagna.

Será la primera gira de Massa por Estados Unidos como ministro de Economía y tiene como objetivos específicos cerrar inversiones en energía, acelerar los pagos de los dólares de organismos internacionales, avanzar en el programa con el FMI y lanzar un programa para atraer mayores turistas hacia la Argentina, explicaron fuentes de la cartera.

También se buscará un mayor compromiso del gobierno de Joe Biden para ir a la caza de eventuales evasores argentinos que llevan su capital a los Estados Unidos en cuentas sin declarar en el país.

dad en dos ciudades -Washing- eventual evasión tributaria.

ton DC y Houston- entre el 6 y el 12 de septiembre. En Washington se entrevistará con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, un encuentro que se pensó para el inicio de la gira pero quedó reservado para el final, para el 12 de septiembre.

La agenda incluye encuentros con el vicepresidente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; con el titular del BID, Mauricio Claver-Carone; y con las máximas autoridades del Tesoro de EE.UU., con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria en las AFIP y el IRS Massa concentrará su activi- para detectar irregularidades y

También se espera que tenga encuentros con funcionarios de la Casa Blanca y con directivos de las principales empresas que forman parte de la American Chamber of Commerce.

El viernes 9 de septiembre, Massa se trasladaría a Houston acompañado por la secretaria de Energía Flavia Royon y por los presidentes de YPF y de Enarsa, para reunirse con ejecutivos de las firmas Chevron, Exxon, Shell y Total.

También tiene programados encuentros con autoridades de la automotriz Volkswagen, de las firmas mineras Rio Tinto y Livent (litio) y del grupo Amazon, entre otras compañías.

primeros siete días hábiles el Central cuando llegó a vender 836 millones. Luego la situación se estabilizó y pudo comprar 316 millones en los últimos 15 días hábiles. Massa busca ahora que este acuerdo sirva para apuntalar esa tendencia.

Incluso ofreció una zanahoria adicional al decir que "aquellos productores argentinos que adhieran al programa en más del 85 por ciento de su tenencia van a tener la oportunidad de seguir participando, en los próximos meses, en otros programas de beneficios"

#### Sólo para la soja

El dólar de 200 pesos es solo para el complejo sojero. Durante la conferencia de prensa le preguntaron a Massa por qué no incluyó al maíz y al trigo. "El 93,8 por ciento del complejo sojero no influye en nuestra cadena de valor local. Es todo exportación. A diferencia de otros productos en los que sí hay influencia en el precio de lo que consumen todos los días los argentinos", sostuvo.

-¿Y qué va a pasar con otros sectores que tampoco afectan a la canasta de los argentinos como minería y litio? ¿También para ellos va a haber un tratamiento especial? –le preguntaron.

-Lo primero que voy a decir es que el sector agroexportador vino con una propuesta muy agresiva desde el punto de vista del programa de acumulación de reservas que tiene el gobierno. En agosto todo el complejo agro liquidó 3200 millones de dólares. Cuando solo para el complejo soja plantean liquidar 5000 millones de dólares en un mes, nos obligan a nosotros a un tratamiento particular.

#### Dos nuevos programas

Massa anunció que como consecuencia del mayor ingreso de dólares que provocará el acuerdo con los sojeros se pondrán en funcionamiento dos nuevos programas.

Uno es de fortalecimiento para todas las economías regionales con el objetivo de encontrar mecanismos de aumento de exportación a partir de mejores precios y de ayudas y compensaciones. Massa remarcó que no es un plan a futuro, sino que este mismo lunes Bahillo va a convocar a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace para comenzar a trabajar sector por sector. "El gobierno pondrá al inicio, antes de la liquidación, 14.000 millones de pesos de los recursos propios de la Secretaría y a partir de ahí es en función de lo que vaya ingresando, pero aspiramos que tenga un volumen superior a los 50.000 millones de pesos de acá a fin de año".

Otra novedad es que con parte de los recursos adicionales se ayudará a los sectores más vulnerables a través de la Anses, aunque Massa evitó dar precisiones sobre este punto.

#### Temas de debate | El plan de Massa para lograr el equilibrio fiscal

## Cuál es el impacto del ajuste

Comenzar a mostrar resultados contundentes será crucial para sostener el rollover y no cortar el financiamiento en pesos. El impacto en la educación.

Producción: Natalí Risso

Por Bruno Bonfanti \*

#### La bandera del equilibrio

a necesidad de consolidar las cuentas públicas reduciendo la presión sobre la emisión y el endeudamiento constituye una de las claves para comenzar a estabilizar la economía en los tiempos que corren. En tal sentido, la designación de Sergio Massa como ministro de Economía junto con las medidas anunciadas dejan entrever que la política finalmente se alineó detrás de tal objetivo, aunque probablemente más por necesidad que por convicción.

Concretamente, más allá del cumplimiento de la meta acordada con el FMI, la decisión de no solicitar Adelantos Transitorios en lo que resta de 2022 implica que el margen para los desvíos expansivos es incluso más acotado que antes. Comenzar a mostrar resultados contundentes será crucial para sostener el rollover y no cortar el financiamiento en pesos (principal sostén del programa financiero del Gobierno).

Mirando hacia atrás, el primer semestre estuvo marcado por una política fiscal más expansiva que la esbozada originalmente en el programa con el FMI, donde la dinámica creciente del gasto opacó el buen desempeño de los ingresos. De hecho, el Gasto Primario alcanzó el cuarto valor más elevado en términos reales de los últimos 30 años.

Consciente de los desafíos a afrontar y ante la necesidad de calmar la elevada volatilidad de los mercados financieros, Batakis apuntó a quebrar esa tendencia expansiva en julio y dio así los primeros pasos hacia un proceso de consolidación de las cuentas públicas. En números, el rojo primario se achicó un 55 por ciento interanual en términos reales con un Gasto Primario que mostró una caída real por primera vez en 10 meses.

Siguiendo en la misma línea, la segunda mitad del año estará signada necesariamente por una mayor austeridad fiscal: el gasto deberá continuar con su trayectoria de reducción en términos reales si el gobierno pretende cumplir con la meta acordada y anclar las expectativas. Sin embargo, los desafíos no serán únicamente económicos. Pese a que la inflación será la gran aliada del gobierno en materia fiscal para lo que resta de 2022, el nuevo ministro también deberá administrar los pedidos de recomposición de ingresos en un contexto social sumamente frágil, lo que explica los recientes anuncios del bono a jubilados y el refuerzo de las asignaciones. Consecuentemente, la encrucijada pasará por armar el complejo rompecabezas fiscal en los próximos meses, dado que lo

que no se recorte en una partida deberá compensarse en otra.

En este contexto, se comprende la reciente medida de reducir los gastos de capital presupuestados para 2022. Si bien la magnitud del recorte es relativamente baja, lo relevante es que el gobierno busca dar una señal fiscal contundente al mercado haciendo lo opuesto a lo que se esperaba frente una inflación ascendente. Concretamente, el presupuesto vigente se planificó en un contexto en el cual las proyecciones del mercado arrojaban una inflación en 2022 en torno a un 76 por ciento. Dado que actualmente inflación proyectada para el año tiene un piso del 90 por ciento, era esperable que las partidas muestren un ajuste nominal al alza para mantener el nivel del gasto en términos reales. Por el contrario, las autoridades decidieron hacer por primera vez un recorte nominal, lo que implica un mayor ajuste del gasto en términos reales para lo que resta del año.

No obstante, izar la bandera del equilibrio fiscal no será suficiente para estabilizar la situación macroeconómica actual. El gobierno deberá acompañar el ajuste con otras medidas que ayuden a descomprimir las presiones cambiarias para evitar un salto devaluatorio, un evento que sin dudas tendría un impacto sumamente negativo en la economía. Entonces, parafraseando una expresión que típicamente se utiliza para hacer referencia a la actual vicepresidenta: con el ajuste sólo no alcanza, pero sin el ajuste no se puede. Lamentablemente, ningún camino estará libre de costos y el gobierno debería elegir la opción que le permita sobrellevar la situación actual asumiendo el menor impacto negativo posible.

\* Economista de Ecolatina.

Por Francisco Rodríguez \*

#### Impacto en la educación

In las últimas semanas, el Poder Ejecutivo dispuso la disminución de más de 55 mil millones de pesos en programas clave en materia educativa. La medida vulnera la intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes. Esta decisión y las sistemáticas prácticas de subejecución son ilegales.

El programa Conectar Igualdad sufrió una disminución de 35 mil millones de pesos en las últimas dos semanas. La decisión administrativa del pasado 22 de agosto, que reasigna 30 mil millones, se suma a los casi 5 mil millones que habían sido quitados la semana anterior. De esta manera, los fondos pasaron de poco más de 90 mil millones a 55 mil millones, lo que equivale a una disminución de 38,3 por ciento.

Este recorte dificultará el acceso a dispositivos por parte de estudiantes. Según el Ministerio de Educación Nacional, en 2020 cerca de un 60 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que asistían a escuelas de gestión estatal no poseían una computadora disponible en el hogar para uso educativo que les permitiera cumplir con las tareas escolares de forma adecuada. En contraste, este porcentaje era del 20 por ciento en acceso a computadoras entre quienes asistían a escuelas de gestión privada.

Para solucionar esta brecha digital, a inicios del ciclo lectivo 2022, el Ministerio de Educación se había comprometido a distribuir 1.5 millones de computadoras, pero solamente se alcanzará a 660 mil. Lo que significa que este año se entregarán 840.000 computadoras menos que la meta que se había trazado.

El programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes sufrió una disminución de 15 mil millones de pesos, que sumado al recorte de 1600 millones de junio significan una reducción de 36 por ciento de los fondos destinados a ampliar la oferta educativa del nivel inicial en todo el país frente al dispar acceso a este nivel. La Ley 27.045 estableció el deber estatal de universalizar el acceso a la educación desde los 3 años, pero solamente el 55 por ciento de las escuelas de nivel inicial cuenta con estas salas.

El recorte se da en un grave contexto de práctica sistemática de subejecución del presupuesto. Considerando los últimos 5 años, solamente se utilizaron el 45,7 por ciento de los fondos disponibles. Esto tiene como consecuencia la construcción de menos aulas para niñas y niños de entre 3 y 5 años. En ese mismo período, se proyectaron construir 7.343 y solamente se hicieron 927.

Lo mismo ocurre con el programa de Infraestructura y Equipamiento, encargado de ampliaciones y construcciones de los restantes niveles. En este caso, la reducción es de 5000 millones lo que impacta en una menor proyección y construcción de aulas. De las 4715 aulas proyectadas a construirse en los últimos 5 años, solamente se hicieron 715.

La decisión administrativa 826/2022 no es sólo cuestionable por sus impactos en la educación, sino que vulnera también la normativa que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Ley 26.061 obliga a asegurar una asignación privilegiada de los recursos (art. 5) y su intangibilidad (art. 72). Esto último significa que no puedan ser reutilizados a otros fines o inutilizados. Por ello, redirigir estos recursos para el pago de obligaciones a cargo del tesoro nacional o subejecutarlos es ilegal.

Aun en situaciones de crisis económica, el sistema legal obliga a que se prioricen y ejecuten los recursos destinados a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto se refuerza si se considera que el 51,8 por ciento de ellas y ellos viven en situación de pobreza y que, en estos años, han atravesado las consecuencias negativas de la pandemia en la educación.

Por lo grave de esta situación, es necesario que el Estado Nacional cumpla con sus obligaciones legales en favor de este grupo, revierta la decisión y priorice realmente a las infancias.

\* Abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.



Bajaron 2,1 por ciento interanual en agosto, según informó CAME

#### Las ventas en los comercios minoristas registraron en agosto una baja de 2,1 por ciento interanual. Es el segundo mes consecutivo en el que se observa una retracción del consumo, aunque en lo que va del año todavía se observa un crecimiento interanual de 1 por ciento, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación intermensual, las ventas subieron 1,4 por ciento.

La entidad pyme señaló en un comunicado que en agosto "los comercios trabajaron con mayor certidumbre, con precios relativamente más estables, pero con un consumidor medido al momento de realizar compras".

Tres de los seis rubros relevados vieron reducir sus ventas en la comparación interanual. Registraron bajas interanuales "Calzado y Marroquinería" (-5,1 por ciento); Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-2,2); y Textil e indumentaria (-15,9 por ciento). La contracara fueron las subas en Farmacia y Perfumería (+2,9 por ciento), Alimentos y Bebidas (+2,8 por ciento) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (+0,4 por ciento). Lo que sigue es el análisis por rubro:

Alimentos y Bebidas. El 44 por ciento de los comercios relevados señalaron que sus ventas fueron buenas o muy buenas, 2,6 puntos más de respuestas positivas que en julio. La percepción general fue que las ventas estuvieron firmes en las primeras dos semanas del mes y aflojaron en las dos restantes. "Muchos comercios relevados observaron que se nota la falta de poder adquisitivo. Algunos empresarios comentaron que las listas de precios de los proveedores tuvieron menos frecuencias de aumentos en este rubro en este mes y, aunque se mantienen los problemas en las entregas, las mismas tienen una menor magnitud que el mes anterior. También llamó la atención empresarial el incremento observado en los pre-

## Volvieron a retroceder las ventas minoristas

Es la segunda caída consecutiva, aunque en lo que va del año todavía se observa un crecimiento interanual de uno por ciento. Textiles y calzado, los más afectados.



Las ventas del rubro textil retrocedieron 15,9 por ciento interanual en agosto.

Sandra Cartasso

pero con un consumidor medido al momento

que cada vez reemplazan más a las

primeras marcas. La misma situa-

ción ocurre en las perfumerías,

donde se llevan productos más

Ferretería, materiales eléctri-

cos y materiales de la construc-

ción. La mayoría de los comercios

relevados por CAME continua-

ron con problemas para conseguir

mercadería. Faltaron hierros, tor-

nillos, bulones, herramientas, he-

CAME señaló que

"los comercios trabajaron

con mayor certidumbre,

económicos", subrayó CAME.

de realizar compras".

cios de los alquileres para los co- nea con el año pasado. En el caso mercios de este rubro", destacó CAME en su informe.

Bazar, decoración, textiles pa- sin realizar la compra. ra el hogar y muebles. CAME detalló que los comercios de artí- el 35 por ciento de los negocios culos de decoración fueron los que más sintieron el bajón del mes, con pocas ventas, en cambio la venta de textiles para el hogar como manteles, cortinas o almohadas se mantuvieron más en lí-

de las mueblerías, los empresarios explicaron que la gente consulta

Calzado y marroquinería. Para relevados el mes fue bueno o muy bueno, siendo esa proporción de respuestas 14 puntos menores que en julio. CAME remarcó que "incidió que comenzó el recambio de productos de temporada, con precios mucho más elevados que el año pasado que no fueron bien recibidos por los consumidores".

Farmacia y perfumería. Las ventas en agosto crecieron 2,9 por ciento anual, pero cayeron 0,3 por ciento mensual, a valores constantes. "Las farmacias consultadas se lamentaron por las subas de precios que continuaron en agosto, y destacaron el rol que están teniendo los medicamentos genéricos,

rrajes, cables, y destacaron los cambios de precios semanales que envían sus proveedores.

■ Textil e indumentaria. Fue el rubro de mayor retracción y es el cuarto mes consecutivo en que las ventas caen. "El menor poder de compra del ingreso familiar conjugado con precios que llegan a duplicar a los del año pasado, están alejando a los compradores", remarcó CAME en su informe.



#### Casa Propia, sueño propio.

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR) - LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRA.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar "PRO.CRE.AR", a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de ofertas para la selección y contratación de Director de Obra, para las obras comprendidas en el presente Llamado, la cual consiste en la construcción de viviendas, espacios verdes, equipamiento, vialidades e infraestructuras complementarias de redes de servicios urbanos, las que se llevarán a cabo sobre los siguientes predios:

Dirección: Av. Manantial Sur Cnel. Zelaya Sur. Nomenclatura catastral: Circunscripción: 1; Sección: 16, Manzana/Lámina: 7; 93M4, 93M5, 93M9, 93M10, 93M11, 93M12, 93M13. Coordenadas geográficas: -26.861139, -65.249083. Cantidad de viviendas: 1658.

PREDIO: LUJÁN, PCIA. DE BUENOS AIRES

Dirección: calles 317 Las Begonias y 316 Los Claveles. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6 Parcela: 1131-g. Coordenadas geográficas: 34°32'49.2"S 59°07'36.1"W. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: BARRIO TRANSPORTE, SANTA FE

Dirección: 9 de Julio, D Matheu, M. de Azcuénaga, 4 de Enero. Nomenclatura catastral: Dpto.: 10, Dto.: 11, Pol: 04, Sec: 04, Mz.: 1373, P:1. Coordenadas geográficas: -31.593250, -60.694944. Cantidad de viviendas: 192.

PREDIO: ESCOBAR (CONSTITUYENTES), SANTA FE

Dirección: Constituyentes entre calle H. Yrigoyen y calle Islas Malvinas. Nomenclatura catastral: Circ.: 9 Pc.: 1619A. Coordenadas geográficas: -34.454/1843318128, -58.7355/92/382057. Cantidad de viviendas: 256.

Los términos y condiciones del presente llamado a concurso para la selección y contratación de Director de Obra, surgen del respectivo Pliego de Condiciones. La forma de acceso al mismo puede consultarse accediendo a la página: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas deberán presentarse en las condiciones señaladas en el Pliego, en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 12 de septiembre de 2022 a las 11:00 hs. El acto de apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas tendrá lugar en dicha oficina el mismo día, a las 12:30 hs. Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.



ARGENTINO DE BICENTENARIO





Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat



El crimen de Marianela Rago Zapata, la estudiante de Periodismo que en 2010 fue hallada degollada y con 23 puñaladas en el barrio porteño de Balvanera, tendrá lugar a partir de agosto de 2023, según lo determinó la Justicia nacional en CABA. Por el crimen su exnovio, Francisco Amador, estará sentado en el banquillo de los acusados cómo único imputado.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 informó a las partes que el debate se realizará en 13 audiencias programadas desde el 7 de agosto del año próximo.

Amador (35) llegará a juicio en libertad y acusado de "homicidio simple" —con pena de 8 a 25 años de prisión—, ya que la figura del "femicidio" fue incorporada al Código Penal a partir de 2013.

Uno de los puntos centrales de esas medidas pendientes es un último pedido que será enviado a los Estados Unidos para ver la posibilidad concreta de poder recuperar correos electrónicos y mensajería instantánea de Facebook que Marianela y Amador hayan intercambiado en los días previos al crimen, lo que en todos estos años la Justicia argentina no logró por las estrictas políticas de resguardo a la intimidad de esas empresas norteamericanas.

Los jueces que integrarán el TOC 29 para el debate son Juan María Ramos Padilla, Rodolfo Goerner y Hugo Navarro. La acusación estará a cargo del fiscal general Sandro Abraldes. La Francisco Amador, su ex novio, llega como único imputado

# En un año, el juicio por Marianela

La estudiante de periodismo Marianela Rago fue asesinada en su departamento en 2010. Amador fue sobreseído cinco veces.



Marianela era fueguina, pero estudiaba periodismo en Eter, en CABA.

familia Rago Zapata estará representada por abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Pablo Rovatti.

Marianela tenía 19 años, era oriunda de la ciudad fueguina de Río Grande, pero vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque estudiaba Periodismo en ETER, y su crimen fue descubierto el 28 de junio de 2010, cuando su hermano fue a ver qué pasaba en el departamento 7º "A" que la chica alquilaba en la calle Tucumán 2080, en Balvanera.

Entre 2013 y 2018, la jueza de Instrucción Karina Zucconi sobreseyó a Amador en cinco oportunidades al creer que no había pruebas para incriminarlo y que en el departamento de la víctima se hallaron rastros del posible asesino –algunos ADN, una huella en una lata de gaseosa y una pisada–, que fueron cotejados con él y otros sospechosos, y en todos los casos el resultado fue negativo.

Pero la fiscal Sánchez apeló una y otra vez y finalmente, en 2018, la Sala VI de la Cámara del Crimen procesó a Amador en forma directa en base a una nueva data de muerte, al pasado violento del acusado y a lesiones que presentaba y podrían haber sido producidas por la víctima en su defensa. Una Junta Médica estableció como nuevo horario del crimen el lapso entre las 19.10 de ese domingo y las 7.10 del 28.

#### Opinión Por Flor de la V

#### El odio, un discurso que va horadando

Li jueves pintaba como un día común y corriente. Cambiamos de mes, se terminaron los subsidios, el clima que nos tenía desconcertadxs. Acosté a mis hijxs, me tiré en la cama, respondí unos mails mientras Pablo hacía zapping. De repente, descubrí que habían levantado el programa LPA y que en su lugar se repetían imágenes de un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: un hombre había gatillado en la cara de la vicepresidenta de la nación. Frente a su custodia personal y a un grupo de militantes.

Se me heló la sangre, las diferentes emociones que se apoderaron de mi cuerpo fueron el miedo, la incertidumbre y una profunda tristeza. Jamás vi un hecho semejante en plena democracia. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Es muy evidente que el atentado y la gravedad de este violento hecho no es algo individual e inocuo. ¿Qué hubiera pasado si mataban a la vicepresidenta de la nación?

Algunos políticos trataron de minimizar el hecho diciendo que por suerte no le había pasado nada. ¿Qué parte de «le gatillaron en la cabeza a una de las líderes políticas más populares, más queridas y con más seguidores del país» no comprenden? José Luis Espert dice que no fue un hecho que afecte a la democracia. Con todo respeto, señor Espert, ¿cómo se llama si un político no puede salir a la calle y no puede expresar sus ideas públicamente por temor a un atentado? Cuando sucede algo de esta dimensión, la democracia se degrada. Es un acto profundamen-

te antidemocrático gatillar dos veces en la cabeza de una vicepresidenta de la nación.

¿Qué hay detrás de este hombre de 35 años, un lobo solitario alimentado de un discurso de odio? Hay una construcción política y social que sostiene esa violencia. Hay sectores de ultraderecha, algunos medios y parte de la derecha y algunos políticos que fueron generando estos mensajes de odio sistemáticos sobre una persona: la yegua, asesina, chorra, debe morir. Es decir, es una acumulación de la violencia simbólica que nos viene invadiendo, que se multiplica cuando se trata de una mujer.

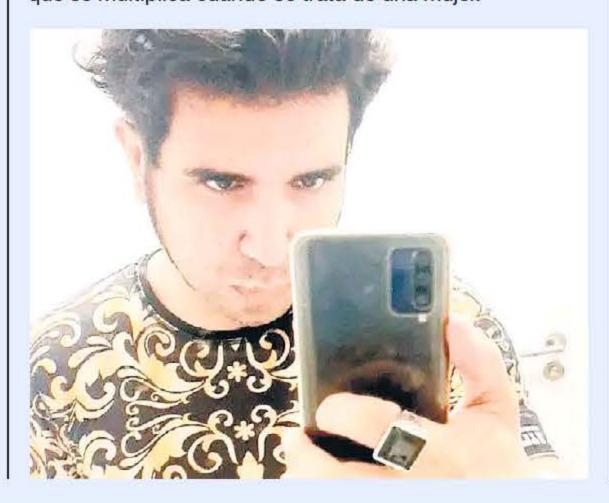

Una de las frases que más resonaban en medios y redes sociales era: «Acá se cruzó un límite». Cuando rompieron los azulejos de las Madres de Plaza de Mayo, se cruzó el límite. Cuando rompieron locales feministas, se cruzó el límite. Cuando colgaron de una horca al presidente de la nación y a su vicepresidenta, se corrió un límite. ¿Por qué nadie de ese sector político repudió estos actos? ¿No les parece que el límite se corrió hace mucho? Cuando vimos bolsas con supuestos muertos colgados de la reja en la Casa Rosada, el límite se corrió. Los partidos que representan a esta gente ¿no deberían haber salido a repudiar con total vehemencia el hecho?

Tengo la triste sensación de que hay un sector político que no está comprometido con la democracia. Que no respeta ese derecho básico y, mucho menos, los derechos humanos. Hoy debemos pensar qué país somos y qué país queremos ser. Este hecho sin precedentes nos debe servir para reflexionar: vivimos sumergidos en una violencia naturalizada que se multiplica en los medios y se amplifica en redes sociales. Creí que este intento de magnicidio iba a hacer reflexionar a todos los frentes políticos, los iba a unir en búsqueda de la paz social y el bienestar del pueblo, pero no fue así: Ixs políticos ególatras solo piensan en ellos.

Defiendo la democracia y confío en la tradición de derechos humanos que logró construir nuestra sociedad y ojalá alguna vez lxs dirigentes dejen sus egos de lado para pensar en el pueblo.

El adolescente fue baleado en Córdoba en 2020 tras eludir un control

## Trece policías en el banquillo por Blas Correa

El juicio oral comienza este miércoles. De los 13 policías, dos están acusados por el homicidio y el resto por encubrimiento. Además tres médicos serán enjuiciados por no atenderlo.



Soledad Laciar, mamá de Valentino, quiere que su caso evite más violencia policial.

Télam

por el traumatismo de tórax provocado por el proyectil. Mientras que los demás ocupantes del auto no sufrieron heridas; no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente C.B.C., a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, los policías plantaron un arma en las cercanías donde luego fue interceptado el auto con los chicos, en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde Valentino ya

> "Hay trece acusados que, con distinto grado de responsabilidad, arrebataron a mi hijo. Hay pruebas de sobra para que sean condenados".

ese lugar, los amigos llevaron al adolescente hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y por esa desatención se tramita otra causa que fue elevada a juicio.

arma y lo apuntaba a la cabeza.

El cabo 1º Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos contra el auto en el que se movilizaban los jóvenes "con intención de matarlos", según describió la pieza procesal de elevación

a juicio. Por su parte, el cabo 1º Javier Catriel Alarcón (33) efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha.

Los peritajes determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez

impactó sobre la zona de la escá- había muerto. Antes de llegar a pula derecha de Valentino, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue

MUNICIPALIDAD DE TIGRE

MUNICIPALIDAD DE TIGRE LICITACIÓN PÚBLICA № 45/2022



**OBJETO:** CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE DIAGNÓSTICO INMEDIATO DE LA LOCALIDAD DE BENAVIDEZ.

**EXPEDIENTE MUNICIPAL:** 4112-0044899/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$95.040.000,00 (PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$95.000,00 (PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE - AV CAZÓN 1514, TIGRE - DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.

**OBJETO:** CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE DIAGNÓSTICO INMEDIATO DE LA LOCALIDAD DE DON TORCUATO.

**EXPEDIENTE MUNICIPAL:** 4112-0056348/2022.

LICITACIÓN PÚBLICA № 44/2022

PRESUPUESTO OFICIAL: \$92.160.000,00 (PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$92.000,00 (PESOS NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE - AV CAZÓN 1514, TIGRE - DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 11 EDICTO DE CIUDADANIA. Pagina 12. El Juzgado Nacional de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. Fed. N°11, Secretaría N° 22, sito en Libertad 731, 7° Piso, de esta Capital, hace saber que el Sr. Hardik Trushitkumar cuvo DNI es el Nº: 96.162.988, de nacionalidad india, ha solicitado la ciudadanía argentina. Quien conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá comunicarlo a través del Ministerio Público. Publiquese por DOS DIAS, en un lapso de quince días. Buenos Aires, 02/09/2022

Un total de 13 policías se-

rán sometidos desde el pró-

ximo miércoles a un juicio con ju-

rados populares por el crimen de Valentino Blas Correas, el adoles-

cente de 17 años asesinado de un

balazo durante un operativo de

control de seguridad, en agosto de

2020, en la ciudad de Córdoba,

informaron hoy fuentes judiciales.

blica está prevista para las 9, en la

sede de tribunales de la capital

cordobesa, y estará a cargo del tribunal técnico de la Cámara 8ª del

Crimen y con un jurado popular, 8 titulares y 8 suplentes. La Secre-

taría de Derechos Humanos de la

Nación tendrá participación co-

mo 'amicus curiae', en tanto que Amnistía Internacional solicitó

ser admitida como 'observador'

"En este juicio se va a demostrar

la responsabilidad institucional de

la policía y la culpabilidad de los

efectivos, pero lamentablemente

no van a estar los responsables po-

líticos que tienen mucho por para

decir", dijo a Télam Soledad La-

ciar, la mamá de Valentino. "Hay

trece acusados que, con distinto

grado de responsabilidad, arreba-

taron a mi hijo. Hay pruebas de

sobra para que sean condenados.

Yo regreso a mi casa sin él, pero

que la lucha sirva para que no

vuelva a pasar", destacó la mujer,

quien estará representada por el

abogado Alejandro Pérez Moreno.

pectativas de que durante el juicio

"puedan surgir elementos de prue-

bas para investigar sobre otras res-

instrucción de la causa, en la ma-

drugada del 6 de agosto del 2020

Juan Cruz Camerano Echevarría

(20) conducía un Fiat Argo jun-

to a cuatro amigos compañeros

de colegio (Valentino, C.T.,

C.B.C. y M.N.), todos de 17

años en aquel entonces y quienes

habían acordado encontrarse pa-

Vélez Sarsfield y Romagosa, del

barrio Colinas, en el sur de la ca-

pital cordobesa, se cruzaron con

un control policial de prevención donde los uniformados hicieron

señas al conductor para que des-

cienda la velocidad, aunque al

acercarse al puesto de seguridad

En su testimonio, Echeverría

dijo que se asustó porque cuando

estaba por detenerse observó que

uno de los policías empuñaba un

Cuando circulaban por avenida

De acuerdo a los datos de la

ponsabilidades".

ra ir a un bar.

aceleró la marcha.

También se manifestó con ex-

del juicio.

La apertura de la audiencia pú-

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER pressreader PressReader.com +1 604 278 4604 COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

#### Por Silvina Friera

Mucho de la liturgia peronista –entre la fiesta, el agradecimiento, también la conmoción luego de distintos sucesos- aparece concentrado en dos domicilios que ya son emblemáticos en la historia argentina: Gaspar Campos 1065, la casa en Vicente López donde vivió Juan Domingo Perón cuando regresó del exilio, y Juncal 1411, en el barrio de Recoleta, donde reside Cristina Fernández de Kirchner cuando está en Buenos Aires. "Contar la historia es contar el trauma", dice el documentalista y director de teatro Jorge Gusmán, hermano del escritor Luis Gusmán y el padre de la actriz Martina Gusmán. El 17 de noviembre de 1972 el joven militante peronista, cámara en mano, filmó a una multitud cruzando el río Matanza, el día que volvió Perón después de 17 años de proscripción. Allí estuvo él, junto a compañeras y compañeros de todas las edades.

"(Alejandro) Lanusse puso 35.000 soldados para evitar que nos encontráramos con Perón; tanques, tanquetas, ametralladoras, suboficiales y oficiales armados hasta los dientes. A pesar de la represión y la lluvia, los milicos no lograron empañar nuestra alegría", recuerda Gusmán y hasta las pupilas sonríen y proyectan ese estado de felicidad que regresa del pasado. "Ese día se cumplió el 'luche y vuelve' que habíamos pintado con carbón o pedazos de ladrillo en las paredes. Haciendo un paralelismo entre el 17 de octubre de 1945 que fundó al peronismo clásico, el 17 de noviembre de 1972 fundó al peronismo que perduró hasta el 1 de

"Ese día se cumplió el 'luche y vuelve' que habíamos pintado con carbón o pedazos de ladrillo en las paredes", recuerda Gusmán de 1972.

septiembre de 2022, día que Cristina reafirma que la lucha del peronismo continuará", reflexiona el documentalista.

"Cuando filmás estás viendo con tu ojo, pero después advertís que la cámara ve más que el ojo. Fui consciente del peligro cuando quise prender un cigarrillo y la mano me temblaba tanto que no pude al ver la hilera de tanques a la vera del río Matanza; parecía el desembarco en Normandía", confiesa sobre la experiencia de filmar ante blindaje militar.

#### 1972

Las similitudes entre lo vivido frente a la quinta de Perón en Vicente López y la casa de Cristina Kirchner en Recoleta

## De Gaspar Campos a Juncal: medio siglo de liturgia y de antiperonismo

Entre el regreso de Perón y todo lo que sucedió en el país desde que se volvió pública la causa Vialidad -incluido un intento de magnicidio- pasaron cinco décadas de cambios drásticos, pero hay sentimientos que permanecen. Hablan protagonistas de las manifestaciones de 1972 y los de esta semana.



El 17 de noviembre de 1972 se transformó en el Día de la Militancia.

entre arrabalero y pícaro: "En un bosque de la china un milico se perdió, porque no se pierden todos, la puta que los parió". El entusiasmo aumenta con otro de los cantos de la juventud peronista: "Lanusse, marmota, Perón volvió cuando se le cantó las pelotas".

A las 5 de la mañana del 18 de noviembre, Perón decidió dirigirse hacia la casa de Gaspar Campos 1065, en el corazón de Vicente López, un barrio que al igual que el barrio de Recoleta, donde vive la vicepresidenta, suele ser poco hospitalario con el peronismo. La casa en Vicente López fue construida en

había llegado a general antes que Perón y era un furibundo antiperonista que participó del intento de golpe de Estado de 1951, al igual que Lanusse, y en 1955 presidió un tribunal militar que decidió la degradación de Perón.

Más de cien mil personas fueron entonces hasta Gaspar Campos, ese chalet con techo a dos aguas, que se levanta en un terreno de veinte metros de frente por cincuenta de fondo, adquirido gracias a la ayuda económica de José Bel Gelbard. La casa -que fue declarada patrimonio histórico nacional y provincial y restaurada por la CGT Zona Norte

taciones ubicadas en el primer y segundo piso, doble cocina, un comedor con vista a la galería, un extenso fondo en barranca, pileta de natación y siete baños.

"Perón estaba de vuelta entre nosotros, muchos nunca lo habíamos visto personalmente. ¡Estaba ahí! delante de nuestros ojos, no lo podíamos creer", exclama Gusmán con el mismo asombro del joven que fue. "Los milicos nos hicieron vivir una larga espera de 17 años, pero el 18 de noviembre las calles y avenidas de Vicente López estaban colmadas de columnas de peronistas de todo el país. El peronismo Gusmán canta lo que cantaba 1936. El dueño era Alfonso Van junto con el Partido Justicialista bo- era todo alegría, chicos, jóvenes y a cuántos jubilados ha jubilado, cuando tenía 23 años con un tono Der Becke, cuyo hermano Carlos naerense en 2019- tiene doce habi- adultos cantaban, bailaban y no se tantas mujeres, muchas odiadoras

iba nadie. Los que tuvieron que irse fueron los vecinos", recuerda. Y compara: "Estábamos ahí también para proteger a Perón, y en eso se asemeja con lo que pasó con Cristina: no solo para apoyarla fuimos a su casa, también para cuidarla, porque la quieren sacar como sea".

#### 2022

"Tránsito fluido, pocos militantes", informa un policía que camina sobre Juncal en dirección a la esquina de Uruguay, en la misma cuadra de la casa de Cristina. Sobre las paredes de la entrada al edificio de Juncal 1411 hay papeles pegados escritos a mano: "Cristina 2023. El amor vence al odio". "Cristina sos dignidad". "Cris te amamos. Zamu, Bel, Santi y Mauro". Junto con otros papeles impresos: "Todxs con Cristina". "Gracias por los mejores 12 años. Amor con amor se paga. Todos con Cristina".

Teresa tiene una vincha celeste y blanca con la inscripción "Fuerza Cristina", un barbijo estampado con la cara de Cristina, una bandera whipala que le tapa el buzo blanco con la cara de la vicepresidenta y una bandera en la que aparece Cristina con Néstor con una frase desde la que se posiciona, como muchos otros ciudadanos: "Defender y abrazar a Cristina es defender y abrazar la democracia". Tiene asistencia completa a esta esquina de Recoleta desde el lunes 23 de agosto, el día en que el fiscal Luciani pidió doce años de prisión para la vicepresidenta y que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Teresa suele llegar a las cinco o seis de la tarde -depende los días- y

"¿Cómo puede ser que mujeres que tienen un sueldo básico salgan a marchar con los buitres de la derecha? ¡Por favor!", protesta Teresa.

se queda hasta las dos o tres de la madrugada. Da gusto escuchar la dulzura del habla boliviana en la punta de su lengua, una cadencia que permanece, aunque vive en Buenos Aires desde hace 36 años.

"Cristina me representa, Cristina es el pueblo; ella nos enseñó, nos empoderó. Yo trabajé todo mi vida de empleada doméstica y ella le dio muchos derechos al personal doméstico; nos dio la ART, nos dio la obra social, nos dio las paritarias, que antes no había; y empezó a tocar la puerta de muchas evasoras que nos tenían en negro. Cristina representa a los más desprotegidos;

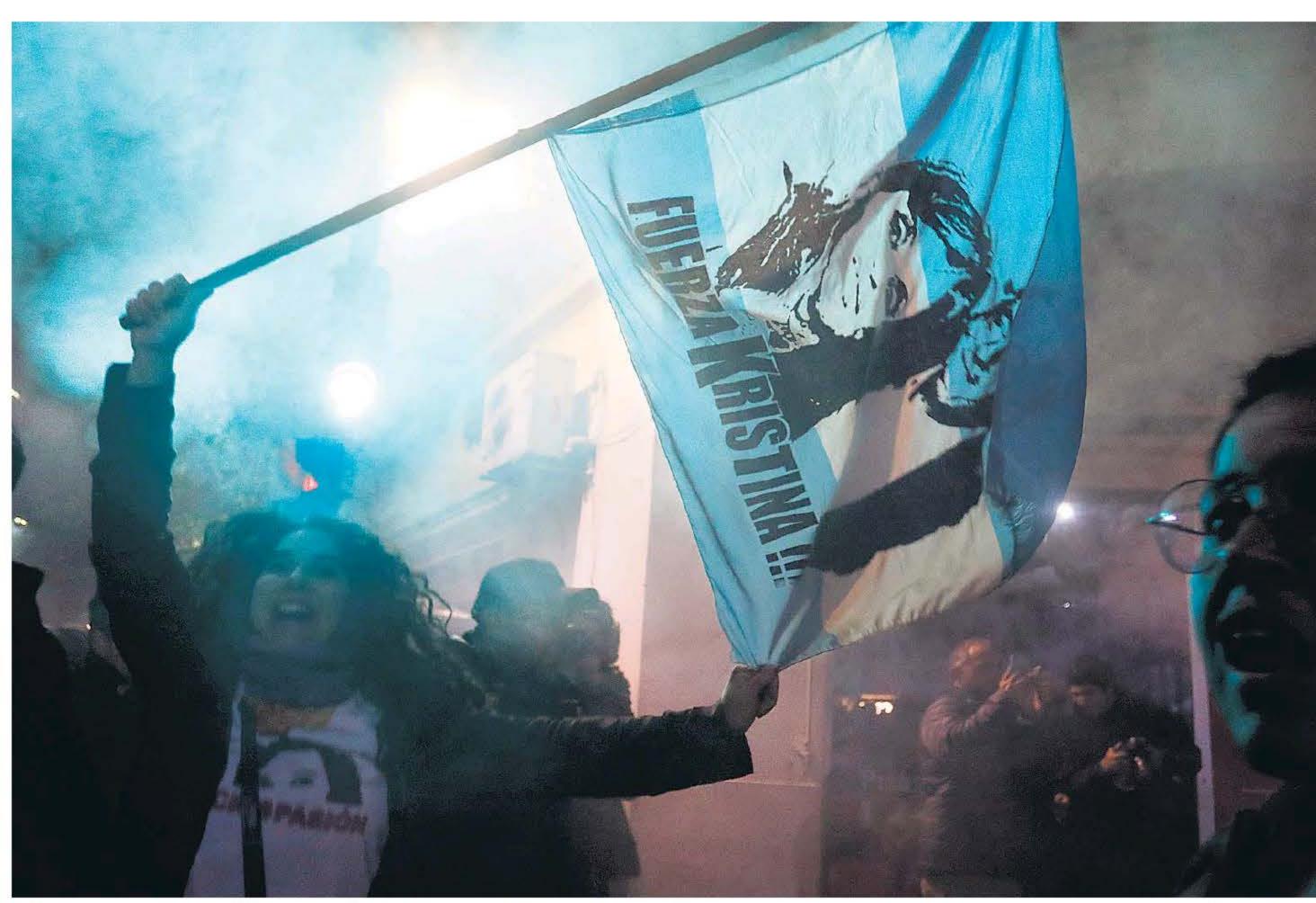

La liturgia peronista se reeditó en estos días frente a la casa de Cristina Fernández.

Leandro Teysseire

que recibieron la jubilación y han votado en contra de ella", argumenta esta mujer de 60 años que vive en Congreso, en Callao y Tucumán.

#### El hecho maldito del país burgués

Para Gusmán la irrupción del peronismo en 1945 fue "muy traumática", sobre todo en la clase media. "Esto en Recoleta se multiplicó, dado que la mayoría de los vecinos de la zona son personas mayores y se vieron invadidos por jóvenes alegres cantando y festejando, con la contradicción de que no son 'cabecitas negras', son personas como ellos".

"Lo similar es lo festivo y la incansable alegría que transmite el peronismo, con la fidelidad, solidaridad e insistencia con que están cuidando a Cristina -compara-. Y no se equivocan: corre peligro ante un enemigo que con otro maquillaje es el mismo, el antiperonismo que desde 1955 quiere desperonizar a la sociedad argentina".

Para el documentalista la diferencia está en la relación de fuerza del peronismo cuando regresó Perón respecto de la movilización en las calles. "Antes los que salíamos y ocupábamos las calles resistiendo éramos nosotros, ahora ellos hacen marchas hasta para no vacunarse. El avance del campo popular en los 70 era mayor, hoy hubo un proceso de despolitización que se recuperó en parte con el kirchnerismo, pero no se logró la participación necesanacional y popular", plantea.

Tenía curiosidad por ver qué pasaba en la casa de Cristina y Gusmán estuvo ahí, en la esquina de Juncal y Uruguay, pero por primera vez sin una cámara, y reconoce que se sintió como "desprotegido" al no poder filmar, como lo hizo en los años 70. "Me emocioné al recordar días de interminables movilizacio-

A Teresa Cristina le mandó un mensaje de audio a su WhatsApp cuando estuvo internada. Lo da a escuchar pero pide que no sea grabado.

nes multitudinarias y ver el amor de la gente hacia Cristina", expresa el documentalista y director de teatro. "Lo que vi es que la lucha entre peronistas y gorilas sigue intacta. Yo refrescaría la frase de John William Cooke: 'el peronismo es el hecho maldito del país burgués", subraya Gusmán. Y aclara algo que para él no es menor: "el 17 de octubre no lo hicieron los peronistas, lo hizo el pueblo argentino que salió a pelear para que dejen libre a un militar que los venía escuchando desde la Secretaría de Trabajo". En este aspecto también encuentra un punto de contacto entre Perón y lar con la cantidad de ciudadanos indignación se completó al descu- an que Perón tomara las riendas de pueblo.

que vivieron la movilidad social desde lo económico o educativo y que tal vez no sean peronistas ni cristinistas ni kirchneristas, pero van a agradecer lo que recibieron: la jubilación, una casa, un trabajo", enumera Gusmán.

#### Conciencia de clase

Teresa ofrece una pequeña clase que se podría titular "lo que significa tener conciencia de clase" a un joven argentino de Mar del Plata que vive en Chile y está de visita unos días en Buenos Aires. "Lo que ha pasado acá es el resultado de todos los multimedios buitres: todos los días prendés la tele y chácate, chácate, chácate y chácate; que la chorra, que la chorra, que la chorra... Eso sembró el odio en muchas empleadas domésticas que se creían que eran iguales a sus empleadoras y votaron a la derecha. En muchos de los cacerolazos salieron en nombre de la democracia, pero sacaron su odio a Cristina. ¿Cómo puede ser que mujeres que tienen un sueldo básico salgan a marchar y a defender a los buitres de la derecha? ¡Por favor!", protesta Teresa.

Cuenta que cuando trabajaba en un amplio departamento en Palermo Soho, siempre iba con su remera de Cristina y su empleadora le decía, con vergüenza: "Tapate, Tere, tapate, que no te vean". "¡Por qué me voy a tapar?", le contestaba. Pero más bronca le daba que esa señora -que además tenía una casa en un barrio cerrado-pagaba la luz brir que la boleta de luz que pagaba esa señora en Palermo Soho era del mismo valor que la que pagaba la hermana de Teresa, que vive en un monoambiente.

#### Medio siglo igual

"Lo de Cristina es lo mismo que

"Me emocioné al recordar días de movilizaciones multitudinarias. Lo que vi es que la lucha entre peronistas y gorilas sigue intacta."

lo de Perón en Gaspar Campos. Antes eran los fierros de los militares, ahora los fierros son las cámaras de los medios", relaciona el documentalista y agrega que a 50 años del 17 de noviembre de 1972 "el antiperonismo está exacerbado". A la hora de buscar similitudes advierte que los 17 años de exilio y proscripción "no hicieron más que alimentar el regreso de Perón" y que con Cristina sucede lo mismo: "se la ataca de todas las formas, cada vez con mayor violencia, hasta llegar a intentar matarla". Otra semejanza que propone es que todos los que fueron a Gaspar Camria para lograr cumplir un proyecto CFK. "Con Cristina pasa algo simi- y el gas con subsidios del Estado. La pos, en noviembre de 1972, querí- de Evita, late en el corazón del

un país que era totalmente distinto al que había dejado en 1955. "No se necesitaron 17 años, fue suficiente con 4 años, de 2015 a 2019, para que un gobierno con funcionarios de una minoría de empresarios embaucaran a la ciudadanía haciéndole creer que vendrían inversiones y en realidad endeudaron al país".

El análisis de Gusmán se despliega con una claridad meridiana. "Perón reunió a todos en el restaurant Nino para buscar la unión de los partidos, fundamentalmente con el radicalismo; no era una idea equivocada; advirtió que en 1972 el enemigo no era el radicalismo, sino las dictaduras militares con el apoyo de los Estados Unidos", explica y asegura que Cristina armó el Frente de Todos "con la intención de ampliar el frente político porque se dio cuenta de que Estados Unidos venía por todas las reservas de nuestro territorio y con los ajustes económicos al pueblo, repetidos en la historia". Gusmán traza la última comparación. "Desde Gaspar Campos, Perón proponía vivir sin deuda externa y con dignidad. Cristina propone lo mismo (con Néstor en 2003 levantan las banderas del peronismo: justicia social, soberanía política e independencia económica); y le dice al pueblo que vivir con dignidad y felicidad puede lograr la grandeza de la patria".

Teresa está segura de que no van a poder con Cristina. "Estamos en la lucha, defendiendo a la más hermosa", sintetiza. Cuenta que el lunes 23 de agosto vio cómo varios vecinos celebraban a los bocinazos el alegato del fiscal Luciani. "Las inmundas odiadoras", así llama a las vecinas de Recoleta, la vieron con la remera de Cristina y la quisieron agredir. "Yo les hacía la V y se querían morir", comenta entre carcajadas.

Esta pequeña mujer que cuando habla se agiganta estuvo cuando Fernando Sabag Montiel intentó matar a la vicepresidenta. "Fue la mano de Dios, de nuestro Diego y de Néstor", define sobre esa bala que no salió del arma y eleva la mirada hacia el cielo como si pudiera abrazar a los dos para agradecerles el milagro.

Teresa tuvo Covid en marzo de 2021 y permaneció internada en estado crítico. Cristina Kirchner le mandó un mensaje de audio a su WhatsApp. Lo comparte con esta cronista con la condición de que no sea grabado. "Sé que estás internada en La Providencia con Covid -se escucha la inconfundible voz de Cristina-. Te pido que le hagas caso a los médicos. Extraño no verte con las chicas que siempre me acompañan".

Teresa se lleva el teléfono a los labios y besa el aparato que proyecta esa voz que le dice -ahora y siempre- que la extraña. La voz de Cristina, como la voz de Perón y

#### I EL REPORTE

#### Registran 10.614 casos

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 10.614 nuevos contagios de covid-19 en los últimos siete días. Con estos registros, suman 9.688.839 casos desde que comenzó la pandemia. Además, fueron registradas 57 nuevas muertes de pacientes con coronavirus lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 129.768. En la provincia de Buenos Aires fue-



ron registradas 15 muertes por covid-19 en la última semana y en la Ciudad de Buenos Aires, 8 decesos. Al mismo tiempo, el Ministerio informó que hay por el momento 366 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 41,8 por ciento a nivel nacional.

#### I MAR CHIQUITA

#### Choque en la Ruta 2

Tres mujeres fallecieron y otras dos resultaron heridas en la mañana de ayer al chocar el auto en el que circulaban por la Ruta 2, cerca de la localidad bonaerense de Coronel Vidal. en el partido de Mar Chiquita, informaron fuentes policiales. El siniestro se produjo a las 6.45 en el kilómetro 335 de la autovía, sobre la mano en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cuando el Fiat Uno

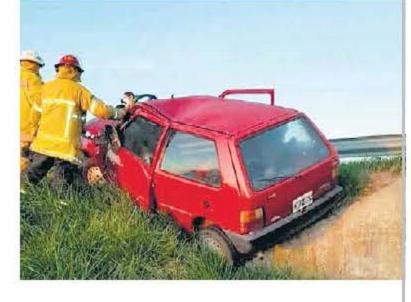

en el que las mujeres se desplazaban desde Coronel Vidal hacia Maipú impactó de frente contra el guardarrail metálico ubicado sobre el costado derecho de la calzada. A causa del impacto fallecieron en el lugar la conductora, de 38 años, y dos acompañantes, de 22 y 16. Otras dos mujeres, de 37 y 38 años, fueron trasladadas al Hospital Eustaquio Aristizábal, de Coronel Vidal.

El Ministerio de Salud de Tucumán comunicó ayer una nueva muerte por neumonía a causa de la bacteria Legionella.

Según informó la cartera, se trata de un hombre de 64 años, con comorbilidades, que se encontraba internado en grave estado en el sector público, donde falleció el sábado pasado.

Es el quinto deceso que se produce por el brote de Legionella. El cuarto se confirmó el mismo sábado, en una persona de 48 años, con comorbilidades, quien también se encontraba internada en grave estado en el sector público. Hasta el momento, se confirmaron 11 contagiados con esta bacteria.

#### La Legionella

Es una bacteria que se presenta bajo dos formas clínicas totalmente diferenciadas:

Una infección autolimitada y benigna que cursa con fiebre y catarro denominada fiebre de Pontiac. Y otra mas severa que es conocida como la enfermedad de los legionarios, que consiste en una neumonía que aparece habitualmente en forma de epidemia.

El hábitat natural de la Legionella son los lugares con agua, como lagos y rios. La bacteria también puede invadir depósitos de agua de construcción artificial, como sistemas de agua potable, sistemas de refrigeración, piscinas y otros tipos de suministros de agua. En estos lugares, su proliferación se favorece si la temperatura del agua es cálida y no contiene desinfectantes.

Según informó Carla Vizzotti, ministra de Salud nacional, la bacteria "se transmite por vía inhalatoria, a través del agua, en relación a los sistemas de aire acondicionado o distintos tipos de manejo del agua". No hay transmisión directa de persona a persona.

La prevención consiste en desinfectar el agua para consumo humano, mantener limpios los depósitos y los sistemas de utilización de agua, y realizar análisis periódicos del agua procedente de diversos depósitos, lo que permitirá identificar de forma temprana el crecimiento de la bacteria.

#### Neumonía bilateral

En casos graves, la bacteria produce neumonía bilateral, una infección aguda del parénquima pulmonar que puede detectarse por una tomografía o radiografía de tórax.

La neumonía se desarrolla cuando los patógenos (ya sean virus, bacterias u otros microorganismos) generan inflamación e infección en los pulmones. A quido en los alvéolos produce personas con obesidad.

Un hombre de 64 años que estaba internado en Tucumán

## Quinta muerte por la Legionella

Lo informó el Ministerio de Salud tucumano. Es el segundo fallecimiento durante el fin de semana en la provincia norteña.



La cuarta muerte fue informada el sábado y se trató de una persona de 48 años.

una insuficiencia respiratoria grave.

Sus síntomas más comunes son fiebre alta, dificultad para respirar, tos con flema, escalofríos, dolor en el pecho, dolor de espalda, náuseas o vómitos y diarrea.

La neumonía bilateral puede generar un abanico de complicaciones respiratorias, incluso puede afectar la tensión arterial o generar un absceso, o cualquier otra lesión pulmonar. Generalmente, se trata con antibióticos en los casos de una neumonía bacteriana, o bien con tratamientos que ataquen directamente los síntomas, jarabes para la tos, antifebriles, analgésicos, etcétera. En los casos de mayor gravedad, se requiere internación para inducir al paciente a una asistencia respiratoria.

El alerta se agrava en casos de pacientes con patologías respiratorias previas, como un asma grave o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). También puede manifestarse con más frecuencia y mayor riesgo en Diez personas murieron y hay 15 heridas

#### Acuchillados en Canadá

Diez personas fueron asesinadas ayer en ataques con cuchillo en dos comunidades remotas de Canadá, informó la policía, que lanzó una persecución en tres provincias por dos sospechosos.

"Encontramos 10 individuos muertos (...) en la comunidad de James Smith Cree Nation y Weldon, Saskatchewan", declaró en rueda de prensa la subcomisaria de la Real Policía Montada de Canadá, Rhonda Blackmore.

"Varias víctimas adicionales resultaron heridas, 15 de las cuales fueron trasladadas a varios hospitales –agregó–. Estamos buscando activamente a dos sospechosos (...) e investigando las varias escenas del crimen".

En Saskatchewan se emitió una alerta de persona peligrosa durante la mañana, pues la policía respondió a "múltiples apucaciones" en la comunidad indí- ro de pacientes críticos".

gena y la localidad cercana de Weldon.

Blackmore indicó que la policía recibió una llamada a las 4.40 (8.40 de Argentina) sobre un apuñalamiento en James Smith First Nation, rápidamente seguida de varias llamadas más informando de otros ataques como este.

Autoridades consideran que "algunas de las víctimas estaban en la mira de los sospechosos y otros fueron atacados de forma aleatoria", según Blackmore.

Tras informes de avistamiento de los sospechosos en Regina, la capital de la provincia de Saskatchewan, la alerta y la búsqueda se expandieron a las provincias vecinas de Manitoba y Alberta, una vasta región de casi la mitad del tamaño de Europa.

La Autoridad Sanitaria de Saskatchewan señaló a la AFP que activó los protocolos de emergensu vez, esa presencia de pus y lí- fumadores, pacientes diabéticos y ñalamientos (en) múltiples ubi- cia para lidiar con "un alto núme-

Se trata de La Quema, ubicado a 5 kilómetros del centro de Luján

## El basural más grande del país será un ecoparque

Habrá una inversión de 10 millones de dólares. El proyecto se iniciará en octubre próximo. Participan el Ministerio de Ambiente de la Nación y la municipalidad de Luján.



Alrededor de 200 recicladores serán incorporados como trabajadores del centro ambiental.

contrarte con una jeringa, pincharse sin querer", explicó.

"El basural existe desde el año '70 o '71. Acá tuvimos una epidemia de forúnculos que te salían por todos lados", recordó Sergio Almada (60), que trabaja en La Quema y vive en el barrio de San Pedro junto a su esposa y tres nietas de 14, 8 y 6 años, dos de ellas subrayó- sufren de enfermedades respiratorias crónicas.

La lucha por el cierre y la mejo-

"Son fundamentales, porque acá si no están los cartoneros no podríamos hacer nada, y habría más toneladas de basura todavía."

tado original es materialmente imposible, lo que sí se va a hacer es el cierre técnico y recuperar", señaló a Télam, el director lujanense de Gestión ambiental, Braian Vega.

Con una inversión de más

de 10 millones de dólares,

en octubre comenzarán las obras

para transformar en ecoparque y

centro ambiental a "La Quema",

el basural a cielo abierto más

grande y antiguo del país, ubicado

en el partido bonaerense de Lu-

ján, informaron autoridades mu-

nicipales y del Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible de

En el marco del Plan Federal de

Erradicación de Basurales a Cielo

Abierto impulsado por la cartera

de Ambiente, y con la financiación del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), se destinarán

10.731.820 dólares para la inicia-

tiva, que contempla no solo la reconversión ambiental y sanitaria

de La Quema, sino además la in-

clusión social de sus trabajadores.

empresa Evasa e incluirá el sanea-

miento, cierre técnico del basural,

reconversión en ecoparque y construcción de un centro ambiental

con relleno sanitario con 20 años

"Sanear al 100% y volver al es-

"La reconversión de La

Quema está buenísima,

de vida útil, según detallaron.

porque siempre

luchamos para ser

en condiciones."

reconocidos y laburar

El proyecto fue adjudicado a la

la Nación.

La iniciativa también forma parte del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una estrategia "transversal" que promueve el saneamiento ambiental y la optimización de recursos para la gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos, bajo el paradigma de la economía circular.

"Todos los trabajadores informales del basural formarán parte del centro ambiental", sostuvo Vega. "Es una condición sine qua non para avanzar con el proyecto, que todas las personas -son más de 200- sean incorporadas con el objetivo de que mejoren sus condiciones laborales", añadió.

La Quema se encuentra a 5 kilómetros del centro de Luján. Allí, se depositan diariamente 104 toneladas de residuos provenientes del municipio, desde hace casi 50 años y "sin ningún tipo de control", señaló Vega.

"El basural está colapsado en sus 13 hectáreas. La altura que tenos paremos, y hay montañas de residuos sin ningún tipo de tratamiento", añadió.

En La Quema trabajan más de 200 recuperadores, quienes –en su mayoría- viven en los barrios populares de San Pedro, Santa Marta, San Jorge, San Fermín y Villa María, ubicados en las inmediaciones del predio.

"Acá si no venís un día no comés, esto es el día a día. No trabajamos en buenas condiciones, aunque con la organización en la cooperativa estamos tratando de mejorarlas", dijo Joana Enrique (24), recuperadora desde los 14 años y vecina del barrio Santa Marta.

La joven remarcó que "a causa del humo de la quema", su madre tuvo tuberculosis y su hermano sufre de asma. Pero "tenían que venir a trabajar igual", sostuvo Joana, quien también es referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr). "Algo cambió de una generación a otra porque a mi hijo no lo traigo a trabajar acá", cerró.

"Los trabajadores son unos de los pocos que hicieron algo por el 30 metros, según el lugar en que tacó el director de Residuos Sóli- dos tratamientos, y recubiertos cia de los basurales a cielo abierto, medades".

dos Urbanos, Pedro Vargas. Y añadió: "Son fundamentales, porque acá si no están los cartoneros no podríamos hacer nada, y habría más toneladas de basura todavía".

"Para mí y la mayoría de los compañeros, la reconversión de La Quema está buenísima, porque siempre luchamos para ser reconocidos y laburar en condiciones. Esta generación ya se merece eso", dijo Pablo López (26), que comenzó como recuperador a los 14 años para ayudar a su familia.

El joven vive en el barrio San Jorge, tiene dos hijos y trabaja 10 horas en el predio. "Siempre está el miedo de abrir una bolsa y enra del lugar comenzó en 2008. Al principio, los recuperadores "se sentían amenazados en sus fuentes de trabajo", señaló Almada. "Aunque todavía hay algunos que quieren seguir trabajando de esa manera, empezamos a buscar en conjunto una solución que nos sirva a todos", finalizó Almada.

Las ventajas de los rellenos sanitarios

#### Contra la contaminación

El proyecto de reconversión del basural a cielo abierto del partido bonaerense de Luján en ecoparque y centro ambiental incluye la creación de rellenos sanitarios "con 20 años de vida útil", según el comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de Luján y la empresa que ganó la adjudicación de la obra, Evasa.

Los rellenos sanitarios son "espacios donde se disponen residuos sólidos urbanos (RSU), compactados en capas sobre un suelo previamente impermeabilizado, despor capas de suelo, para evitar la contaminación de acuíferos, suelo y aire", indica el documento.

Los basurales a cielo abierto, por su parte, son "sitios donde se depositan residuos de manera indiscriminada de todo tipo, incluso patogénicos y peligrosos, con escasas medidas de protección ambiental y sin control de operación o con controles mínimos", señala el comunicado.

Según informaron, los rellenos sanitarios "no presentan riesgos de contaminación ambiental por una disposición final de los residonde se produce un "foco de contaminación de agua superficial y subterránea, de suelo y aire, con emisiones gaseosas, olores desagradables, lixiviados, escurrimientos, infiltraciones".

Por último, los rellenos sanitarios permiten "utilizar el metano generado de la descomposición de residuos para la producción de energía" y "evitar emisiones de gases de efecto invernadero". Los basurales, en cambio, producen "grandes emisiones gaseosas que contribuyen con el cambio climático, y son hábitat de plagas y nemos de basura oscila entre 20 o ambiente, sin darse cuenta", des- pués de haber recibido determina- duos más controlada", a diferen- vectores transmisores de enferOpinión Por Marco Teruggi Desde Santiago

#### Un triunfo de la derecha

a propuesta de nueva Constitución chilena fue rechazada en las urnas. El resultado fue contundente: 61.88% el Rechazo y 38.12% el Apruebo, con una participación récord de casi 13 millones de electores, 4.5 millones más que en diciembre de 2021. La distancia entre las opciones fue superior a todo lo que habían pronosticado las encuestas que daban por perdedor el texto, pero no con un margen tan amplio. Chile quedó sorprendido en la noche del domingo: tanto quienes perdieron, como quienes ganaron, por la amplitud de la distancia.

Los primeros festejos comenzaron pasada una hora del cierre de las mesas. En cada uno de los Comandos del Rechazo tomaron la palabra sus dirigentes: el Comando de Chile Vamos compuesto por los partidos tradicionales de derecha, el Comando de la Centro-Izquierda por el Rechazo, o el Comando Amarillos por Chile. "Lo que ha votado Chile es seguir adelante, darse una nueva oportunidad, Chile necesita algo mejor que lo que propuso el texto de la Convención Constitucional (...) estamos plenamente comprometidos, sin ninguna duda, para dotar a Chile de una nueva Constitución", afirmó, por ejemplo, el vocero del Comando de Centro-Izquierda.

Todos los dirigentes del Rechazo reafirmaron la voluntad de ir hacia un nuevo texto. "Nuestro compromiso es con una buena y nueva Constitu-



ción, el proceso constituyente no ha terminado", afirmó, por ejemplo, el vocero de Chile Vamos, donde se encuentra, por ejemplo, el tradicional partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Se trata de un elemento central: la campaña por el Rechazo abandonó desde temprano el discurso de defensa del texto de 1980 o de su reforma. El 25 de octubre de 2020 la mayoría de la sociedad votó contundentemente por una nueva Constitución, evidenciando la derrota del legado principal de la dictadura. La derecha, en consecuencia, tomó la propuesta de ir hacia una nueva Constitución. Los dirigentes de Centro-Izquierda por el Rechazo, por su parte, construyeron un discurso que buscó interpelar a quienes se movilizaron históricamente contra el pinochetismo: "votamos No en el 88, Apruebo en el 2020, pero que esta vez dijimos no podemos aprobar este texto, tenemos que arreglarlo", expresó uno de sus voceros.

Tal vez allí esté una de las primeras explicaciones de la victoria del Rechazo: la capacidad de haber expandido la campaña más allá de la derecha, no haber centrado el discurso en la defensa de aquello impugnado en las calles de 2019 y las urnas de 2020 y 2021, para así convencer a un electorado heterogéneo y amplio.

"La mayoría de la ciudadanía se ha manifestado, y a pesar del vivo anhelo por tener una nueva Constitución, ha rechazado la propuesta de la

Convención Constitucional. Aceptamos con humildad este resultado y su contenido, como país merecemos tener una nueva Constitución que contenga el sentir mayoritario del pueblo de Chile". Así inició el discurso del Comando de Campaña desde un escenario con varios de los principales referentes de los partidos de Gobierno.

Como suele suceder con las derrotas, comenzaron a multiplicarse señalamientos cruzados sobre responsabilidades. Algunas voces centraron el peso en las falencias de un Gobierno que cuenta con alrededor de un 38% de aprobación, mientras que otras pusieron el centro de la crítica en el mismo texto y la dinámica de la Convención. La propuesta de la nueva Constitución ya había tenido una deslegitimación anterior, con la idea de "aprobar para reformar", es decir, aceptando que la misma tenía falencias en varios aspectos que debían ser corregidos.

Podrían pensarse otros elementos de la derrota: la dificultad, por ejemplo, de haber construido una estrategia eficaz de comunicación de la nueva Constitución, no solamente durante las semanas de campaña, sino a lo largo de sus sesiones durante un año. Son varios quienes afirman que el órgano electo no logró transmitir hacia afuera el proceso interno. Esa debilidad se enfrentó a la complejidad para explicar un texto complejo de 388 artículos, enfrentado, a su vez, a lo que fue

> denominado como una campaña de miedo y de avalancha de fake news por parte del Rechazo.

"No se puede disociar al Gobierno de esta derrota, no se lo puede disociar de la opción que defendió con mucha fuerza, haciendo campaña por esa opción, este tiene que ser un llamado a la reflexión", afirmó el presidente de la UDI, Javier Macaya. La asociación entre Gobierno y plebiscito fue uno de los tópicos permanentes y complejos de la campaña, por lo que, la derrota del Apruebo busca ser asociado

a una derrota del Gobierno de Boric que lleva cinco meses en el cargo.

El presidente tomó la palabra poco antes de las 22 horas locales. "Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Allí el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado", señaló.

El Gobierno planteó desde julio que, en caso de ganar el Rechazo, la propuesta sería volver a convocar elecciones para formar una nueva Convención que redacte un nuevo texto. Boric se comprometió en la alocución a trabajar "en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que recogiendo los aprendizajes del proceso logres interpretar a una amplia mayoría ciudadana". Para eso este lunes se reunirá con los presidentes de ambas cámaras y luego con diferentes sectores sociales. Uno de los objetivos será construir los acuerdos para el nuevo mecanismo y cronograma de elección de otra Convención, pero ahora con el Gobierno y las calles marcados por una derrota, y la derecha que buscará pasar a la ofensiva a partir de su primera gran victoria política desde 2019.

Páginal 12 en Chile

#### Por Juan Carlos Ramírez Figueroa Desde Santiago

Y el pueblo de Chile no aceptó la nueva constitución que vendría a reemplazar a la de 1980, redactada en plena dictadura. Con un 98,44% de las mesas escrutadas a las 20:45 horas (21.45 de Argentina), el "Rechazo" ganó por 61,9% frente al 38,1% del "Apruebo". Las encuestas habían pronosticado el triunfo opositor, pero no con una cifra tan holgada. Una hora antes, con apenas el 23% de las mesas escrutadas ya estaban celebrando en el comando del "Rechazo" -que incluye a la derecha, pero también a figuras de la democracia cristiana- con gritos, banderas chilenas y cantando el himno nacional. El ambiente en el comando del "Apruebo", y la izquierda que integró la convención constituyente que redactó la nueva constitución no era de los mejores. Algo que contrastaba con la fiesta ciudadana con 300 mil personas el jueves pasado durante el cierre de la campaña.

"En Chile las instituciones funcionan. Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta (...) El esfuerzo realizado no será en vano, porque así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de las experiencias y volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas." dijo el presidente Gabriel Boric. Y continuó en cadena nacional. "El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de constitución. Esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más diálogo, más empeño, respeto y cariño".

"Hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día sino todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué estamos aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo", señaló además de destacar que la izquierda debe ser autocrítica y estar a la altura de estas necesidades del pueblo chileno "Me comprometo a construir en conjunto con el

Congreso y la sociedad civil un nuevo texto que interprete a la gran mayoría ciudadana".

Mañana a primera hora se reunirá con los presidentes de la cámara de diputados y senadores para avanzar rápidamente, junto a una ronda de conversaciones para recoger propuestas de distintos sectores para un nuevo proceso constituyente, a fin de evitar mayores incertidumbres y construir "un nuevo Chile" para superar "heridas profundas", como en 1988 con el retorno a la democracia. "Lo volveremos a hacer, no tengo ninguna duda de ello. Y no partiremos de cero", dijo Boric. También señaló que se viene un ajuste de su gabinete que, debería ser a mediados de esta semana.

¿Esto significa que se mantendrá la constitución de Pinochet? Por el momento y técnicamente sí. Aunque la derecha dice apoyar la propuesta de Boric. "Ratificamos nuestro compromiso por una nueva y buena Constitución", aseguraron en una declaración conjunta los tres presidentes de Chile Vamos, coalición de derecha opositora – Javier Macaya (Unión Demócrata Independiente), Luz Poblete (Evópoli) y Francisco Chahuán (Renovación Nacional). "Creemos que hoy ha triunfado la democracia, la unidad de Chile. En paz los chilenos y chilenas han ido a votar democráticamente y es eso lo que tenemos que cuidar para mañana (para) ponernos a trabajar en el verdadero anhelo de Chile, que es tener una nueva y buena constitución", agregó Poblete. Macaya además dejó en claro que este no fue un triunfo de la derecha sino de los trabajadores y "el sentido común".

Así, la derecha chilena encontró una nueva oportunidad que ya esta mañana el expresidente Sebastián Piñera -que prácticamente no ha hablado desde que dejó su cargo en marzo- señaló al ir a votar. "Tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir (...) digamos las cosas como son, llevamos demasiado tiempo de divisiones, de confrontación, de violencia, de inseguridad, y lo que Chile necesita es



Partidarios del Rechazo celebraron anoche.

Boric dijo que impulsará un nuevo proceso constituyente en Chile

## Ganó el Rechazo y rige la Constitución de Pinochet

Se cerró el ciclo iniciado por el estallido social de octubre de 2019 y que terminó en este intento de reemplazar la carta magna heredada de la dictadura.



"Me comprometo a construir un nuevo texto que interprete a la gran mayoría ciudadana", dijo Boric.

más paz, más unidad, porque solo de esa manera vamos a poder construir la casa de todos" e incluso pidió dejar "fuera la cultura de la cancelación y comprendamos que en Chile necesitamos una cultura de mayor amistad, de mayor colaboración".

Este domingo fue jornada particularmente calurosa para el invierde locomoción pública obligando a muchísimas personas a trasladarse a pie muchas veces de una comuna a otra. Debido a que es la primera vez en una década que el voto es obligatorio, también hubo colas en la comisarías por las personas que debieron justificar la ausencia y evitar las multas. También fue la primera vez en que las

"Lo volveremos a hacer, no tengo ninguna duda de ello. Y no partiremos de cero", dijo Boric por cadena nacional.

no santiaguino –con temperaturas que llegaron a 27 grados-donde a pesar de la gran afluencia de público, en general el proceso fue expedito debido a que los recintos de votación fueron relocalizados en relación a la vivienda del votante. Algo que no sucedió por ejemplo personas privadas de libertad pudieron votar. Votaron 13 millones de personas -de 15 millones habilitadas para sufragar-.

Un poco de contexto: el plebiscito de este domingo fue la consecuencia principal del "Acuerdo por la Paz" en noviembre de 2019

dente Gabriel Boric- que Sebastián Piñera aceptó a regañadientes como una forma de encausar políticamente el "Estallido Social" iniciado un mes antes. Un levantamiento de proporciones, que llegó a tener un millón de personas protestando en el centro de Santiago (fenómeno que se repitió en el resto del país), la policía disparando balines de goma a los ojos, efectivos militares circulando por las calles y cacerolazos todas las noches, convirtiéndose en la crisis institucional más grande del país desde al retorno a la democracia. Se propuso un proceso constituyente que comenzaría con un plebiscito de entrada, donde la opción "apruebo" obtuvo casi un 80% de los votos junto a la opción convención constituyente paritaria y con escaños reservados que redactaría el nuevo texto constitucional, en lugar de una "mixta" donde participarían representantes tanto políticos como ciudadanos.

año pasado, donde hubo ausencia ellos por el propio actual presi- las elecciones de convencionales convencional que lideró las pro- giendo la carta magna de 1980.

constituyentes en mayo de 2021 los movimientos ciudadanos y la izquierda bajo distintos conglomerados obtuvieran la mayoría de los 155 escaños, dejando a la derecha con apenas 27 representantes y sin poder de veto. Ahí comenzaría, sin embargo, un ambiente enrarecido donde la derecha, además de no aportar dema-

testas (Rodrigo Vade) que mintió 05 sobre tener cáncer o jornadas de 09 varios días para elegir a las nuevas 22 lideres del segundo ciclo de la convención. convención. Aspectos que pueden ser entendidos como producto de la inexperiencia y lo inédito del proceso, también fueron aprovechados por la derecha para exaltar la sensación de caos y desorden, a pesar de que se logró tener el texto en el plazo establecido, justo un año después de iniciarse, el 4 de julio de este año.

El nuevo texto constitucional buscaba dejar atrás la Constitución de 1980 que, a pesar de sus modificaciones en democracia, es imposible desligarla de Pinochet y de Jaime Guzmán -su principal ideólogo- que permitieron el desarrollo de una economía neoliberal a cargo de los "Chicago Boys", economistas de la Universidad Católica formados por personajes como Milton Friedman quienes permitieron que las empresas estatales de privatizaran, grandes estímulos a procesos extractivos como las forestales en el sur o el criticado modelo de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) donde el dinero de las jubilaciones son administradas por nuevas empresas que invierten en el extranjero, sin hacer participantes a las personas de las ganancias, pero si de las pedidas. Modelos que siguen vigentes.

La Nueva Constitución transformaría este modelo, garantizando a los chilenos la educación, salud y calidad de vida (que ni siquiera eran mencionadas en la de 1980), además de tener un enfoque de género (definiéndose como una democracia paritaria), de puesta en valor de los pueblos originarios al definir a Chile como un "Estado Plurinacional e "Intercultural" y el medio ambiente. También propone cambios en el sistema político como el fin del Senado y el Tribunal Constitucional. Algo que no cayó muy bien en partidos que en un principio apoyaron el proceso, como el Partido Socialista donde muchos de sus principales actores van a terminar sus carreras como senadores, porque luego de eso, su apoyo al "Apruebo" fue más bien tibio.

"Ratificamos nuestro compromiso por una nueva y buena Constitución", aseguraron desde la coalición de derecha.

siado más allá de criticar el proceso se sumaron ciertos capítulos mal evaluados por la ciudadanía como la interrupción del himno nacional en la primera jornada de la convención -producto de protestas y convencionales que trataban de llamar la atención sobre el

Por otro lado, a los sectores conservadores de derecha no les pareció muy bien que el nuevo texto constitucional asegurará las condiciones para el embarazo, pero también su interrupción voluntaria. Una oportunidad que la mayoría de los chilenos con su voto en las elecciones presidenciales del impulsado por el Congreso –entre Esto último posibilitó que en tema–, el descubrimiento de un dejó en suspenso para que siga ri-

#### Para Gran Bretaña

#### El desafío, la crisis energética

El Partido Conservador un alza del 80 por ciento. británico ultima los preparativos para anunciar al nuevo líder de la formación, Liz Truss o Rishi Sunak, que sustituirá a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido en medio de una grave crisis energética. La formación dará a conocer hoy por la mañana al ganador de la consulta interna por su liderazgo, que mañana asumirá como jefe del Ejecutivo, mientras hay un interrogante sobre las medidas que tomará para hacer frente al exponencial incremento del costo de las facturas de energía a partir de octubre.

La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, es la favorita, según los medios, para hacerse con el liderazgo conservador, después de que los afiliados al partido (unos 160 mil) votasen en las últimas semanas por correo tradicional o en forma electrónica. A pesar de que el antiguo titular de Economía, Rishi Sunak, recibió el mayor número de apoyos entre los diputados conservadores en la primera fase de este proceso interno, Truss es una figura popular entre las bases, en parte por su insistencia en recortar impuestos, una tradicional promesa de los tories.

El primer ministro asumirá en medio de la preocupación de la población por la suba del precio de la energía, después de que el regulador del sector, Ofgem, anunciara en agosto que el precio máximo que las compañías de energía podrán cobrar a los hogares al año a partir de este primero de octubre fue fijado en 3.549 libras (4.080 dólares), frente al actual de 1.971 libras (2.266 dólares),

Los partidos de la oposición han pedido a los dos candidatos tories que revelen las medidas que tomarán. Truss no quiso adelantar los anuncios concretos aunque aseguró que actuará en el plazo de una semana luego de asumir el poder. "Si soy elegida primera ministra, les aseguro que pronto habrá un anuncio sobre cómo vamos a lidiar con el problema de las facturas energéticas y el suministro a largo plazo", señaló Truss a la BBC, e insistió: "Lo que quiero es tranquilizar a la gente que actuaré, si soy elegida como primera ministra, en una semana".

Sunak señaló, por su parte, que si él es primer ministro ayudará a todos los hogares, pero los primeros en recibir asistencia financiera directa serán las familias con los ingresos más bajos y los pensionados. La diputada laborista Emily Thornberry calificó de "extraordinario" que ninguno de los dos aspirantes revele medidas concretas. Los afectados no solo serán los que tienen recursos más bajos sino que "vamos a tener a la mayoría del país en pobreza energética a menos que se haga algo", dijo la diputada también a la BBC.

El alza energética responde al aumento de los precios mayoristas del gas a nivel global al reactivarse las economías tras la pandemia y también por la guerra en Ucrania. Se espera que el aumento del precio de la energía dispare aún más la inflación interanual británica, que se sitúa en el 10,1 por ciento pero que podría llegar al 13 por ciento o más a finales de año.

"Fue un pastor humilde", dijo el Papa sobre Juan Pablo I

## Beatificado por un milagro en Argentina

El milagro reconocido oficialmente fue la cura de la nena argentina de 11 años, Candela Giarda, en 2011. Hoy tiene 21 años.

Páginal 12 en Italia

Por Elena Llorente Desde Roma

El papa Francisco beatificó ayer en la plaza de San Pedro a Juan Pablo I, papa Albino Luciani, el quinto Pontífice del siglo XX que llega a los altares y uno de los que menos duró como Papa en la historia de la Iglesia ya que murió el 28 de setiembre de 1978, 34 días después de haber sido elegido. Pese a la abundante lluvia y los truenos que se desencadenaron sobre toda Roma el domingo, la Plaza de San Pedro estuvo llena de fieles (unas 25.000 personas dijo la Santa Sede) cardenales, obispos, sacerdotes y políticos, incluido el presidente de Italia Sergio Mattarella.

El nuevo beato "encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio 'yo' en el centro y buscar la propia gloria", dijo el papa Francisco en la celebración. "Fue un pastor apacible y humilde" (...) Y con su sonrisa el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una Iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado".

Y para explicar el contexto en el que se mueven algunos líderes, Francisco citó a la muchedumbre que seguía a Jesús en su camino a Jerusalén y la comparó con las muchedumbres que siguen a ciertos personajes de hoy, en tácita alusión tal vez a la campaña electoral que está viviendo Italia donde habrá elecciones el 25 de setiembre. "Podemos preguntarsu aceptación y poder aumenten. Pero Jesús no actúa de ese modo, no instrumentaliza nuestras necesidades", explicó.

El Papa argentino celebró siempre sentado en un sillón debido a los problemas en la rodilla. El resto de la misa que había que celebrar de pie, lo hicieron varios cardenales, entre ellos el secretario de estado, Pietro Parolin.

Durante la ceremonia fue entregada al papa Francisco una re-

"Un beato o un santo no necesariamente es un mártir, basta con que sea un buen ejemplo a seguir", explicó la teóloga Emilce Cuda.

nos qué habría hecho un líder astuto al ver que sus palabras y su carisma atraían a las multitudes y aumentaban su popularidad. Sucede también hoy, en los momentos de crisis personal y social, cuando estamos más expuestos a sentimientos de rabia o tenemos miedo por algo que amenaza nuestro futuro, nos volvemos más vulnerables; y, así, dejándonos llevar por las emociones, nos ponemos en las manos de quien con destreza y astucia sabe manejar esa situación, aprovechando los miedos de la sociedad y prometiéndonos ser el "salvador" que resolverá los problemas, mientras en realidad lo que quiere es que

liquia de papa Luciani, de parte de la Fundación Juan Pablo I. Pero esta vez no se trató de un hueso del muerto, como suele ser, sino de una página escrita por él a mano en la que reflexiona sobre fe, esperanza y caridad.

Para que el papa Luciani pudiera ser beatificado fue necesario demostrar ante la Congregación para la Causa de los Santos, que el candidato a santo había realizado un milagro. Y el milagro reconocido oficialmente se refirió a una nena argentina de 11 años, Candela Giarda, de Paraná, que en 2011 comenzó a manifestar una grave enfermedad cerebral que, luego de ser trasferida a Buenos Aires e internada en el Hospital Favaloro, los médicos consideraron que nada más podían hacer para salvarla. Su madre habló con el sacerdote de la parroquia cercana al hospital, padre José Ignacio Dabusti y éste le prometió que la encomendaría en sus oraciones a Juan Pablo I para que la salvara. La niña estaba internada en terapia intensiva. El 22 de julio de 2011 la situación empeoró mucho pero el 23 de julio -considerada hoy la fecha del milagro-"sorpresivamente", según documentos vaticanos, hubo una rápida mejoría y paulatinamente la niña se curó. Hoy tiene 21 años y vive en Paraná donde estudia Higiene y Salud Animal en la universidad. Candela y su mamá Roxana Sosa tenían programado

Obreros/as ferroviarios/as y sus compañeros/as desaparecidos/as en Campo de Mayo entre los días 31 de agosto y 6 de septiembre

#### Oscar Benito Ríos

#### Juan Carlos Barrionuevo





5 de septiembre de 1977

#### A 45 años de sus desapariciones

Celebramos que el T.O.F. Nº 1 de San Martín haya juzgado a cuatro de sus asesinos a la pena de prisión perpetua y a otro de ellos a 22 años. Continuaremos en el camino de la Verdad y la Memoria, hasta encontrarlos.

> Sus familiares y compañeres desaparecidosferroviarios@gmail.com

47 años de impunidad de la Masacre de La Plata

LIDIA CRISTINA AGOSTINI, PATRICIA SUSANA CLAVERIE, HUGO NORBERTO FRIGERIO, ANA MARÍA GUZNER LORENZO, ROBERTO Laucha LOSCERTALES, OSCAR ALFREDO LUCATTI, ENRIQUE CARLOS Dicky POVEDANO, ADRIANA ZALDÚA

El 5 de septiembre de 1975 ocho jóvenes estudiantes y trabajadores, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, fueron asesinados por las bandas fascistas de la CNU - Triple A

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Familiares, amigas y compañerxs



viajar a Roma para la beatificación. Pero la joven se fracturó un pie y anularon el viaje. Ambas enviaron un video a la rueda de prensa de presentación de la beatificación que se hizo el viernes, donde lamentaron no poder viajar pero dijeron estar muy emocionadas por la beatificación.

En la rueda de prensa y en la ceremonia estuvo presente en cambio el padre Dabusti quien ante la prensa contó por qué le había pedido a papa Luciani por la salud de Candela. "Juan Pablo I tenía dos rasgos que llamaron la atención y me inspiraron desde que yo era chico (tenía sólo 13 años cuando fue elegido): su alegría permanente y su humildad", dijo.

Los pasos principales del proceso de canonización son tres: reconocimiento de las virtudes heroicas, es decir que la persona tiene cualidades como para llegar a ser santo; ser consagrado beato, para lo que se exige la demostración de un milagro, y ser consagrado santo, para lo que se exige un segundo milagro.

Y para cumplir cada uno de estos pasos se requiere un largo proceso de investigación por las personas encargadas de la causa dirigidas por el llamado postulador, que consultan archivos, hablan con la gente que lo ha conocido e incluso con sus familiares. En el Francisco reconoció el milagro. caso de Juan Pablo I fueron incluidas, entre otras, las declaraciones de dos de sus sobrinas. Una de ellas, Lina Petri, contó entre otras cosas en la rueda del viernes, que ella estaba en Roma cenando con su tío cuando le llegó una llamada telefónica donde le avisaban que Paulo VI estaba muy mal. Paulo VI murió al día siguiente.



Francisco beatificó ayer en la plaza de San Pedro a Juan Pablo I, papa Albino Luciani.

Eligió el nombre de Juan Paulo en clara referencia a los dos papas a los que consideraba fundamentales: Juan XXIII y Paulo VI.

gación para la Causa de los Santos pero también de médicos que estudiaron el caso y lo declararon una "curación científicamente inexplicable". Con un decreto oficial del 13 de octubre de 2021,

sometido a un largo proceso de ve-

rificación de parte de la Congre-

¿Por qué beatificar a un Papa la Santa Sede. que duró tan poco?

"La santificación es el reconocimiento eclesiástico de una vida cristiana ejemplar. Un beato o un santo no necesariamente es un mártir, basta con que sea un buen ejemplo a seguir y ayude a la constitución de la unidad en la diferencia", explicó a Páginal 12 la teóloga argentina Emilce Cuda, ac-El milagro de Juan Pablo I fue tual secretario de la Pontificia

Comisión para América Latina de tas posiciones ante lo social, son

"La beatificación y la canonización no son un premio, ni tampoco el reconocimiento de un pontífice a quien piensa como él. Por el contrario son el reconocimiento público que la Iglesia católica hace de una práctica cristiana como modelo a imitar", añadió. Y concluyó: "Muchos se preguntan por qué personas de un mismo credo, pero con distinigualmente beatificadas y/o canonizadas, incluso bajo un mismo pontificado. La respuesta está en la misma Iglesia católica constituida como unidad en la diferencia. Salvando las distancias, también las culturas reconocen como próceres o héroes a quienes han tenido un comportamiento ejemplar en los procesos de independencia, liberación y unidad".

Nacido en Forno di Canale (hoy conocida como Canale d' Agordo), en provincia de Belluno perteneciente a la región del Veneto (noreste de Italia), el 17 de octubre de 1912. Fue el primero de cuatro hijos de un obrero socialista que trabajó como inmigrante en Suiza durante varios años. En la tarjeta que le escribió su padre donde le daba su consenso para entrar en el primer seminario en 1923 decía: "Espero que cuando tu seas cura estés de la parte de los pobres porque Cristo estaba de su parte". Luciani fue ordenado sacerdote en 1935 y en 1958 fue nombrado obispo de Vittorio Veneto por el papa Juan XXIII.

A partir de 1962 participó en todas las sesiones del Concilio Vaticano II que provocó grandes cambios en la Iglesia, haciéndola más simple y más cercana a la población,. En 1970 fue nombrado obispo de Venecia y en 1973 consagrado cardenal por Paulo VI. Después del 6 de agosto de 1978, día de la muerte de Paulo VI que como Juan XXIII había llevado adelante todos estos cambios en la Iglesia, fue convocado el sínodo de cardenales el 25 de agosto para la elección del nuevo Papa. Y Luciani fue elegido después de poco más de 24 horas de sesiones. Eligió el nombre de Juan Pablo en clara referencia a los dos papas a los que consideraba fundamentales para la Iglesia: Juan XXIII y Paulo VI.

El 28 de setiembre de 1978 Juan Pablo I fue encontrado sin vida en su habitación del Vaticano. Como en el Vaticano no se hacían autopsias entonces en el cuerpo de los Papas (se autorizaron en 1983), nunca se supo con certeza lo que le ocurrió.



El expresidente estadounidense Donald Trump entró con fuerza en la campaña electoral para las legislativas arremetiendo contra su sucesor, Joe Biden, y dejando claro que no lograrán silenciarlo. "El enemigo del Estado es él y el grupo que lo controla", dijo Trump en un acto en Pensilvania, estado al que acudió para apoyar la candidatura de Mehmet Oz al Senado en los comicios del ocho de noviembre y la de Doug Mastriano a gobernador. El discurso de Biden el jueves pasado, en el que llamó a defender la democracia en el país frente a Trump y sus seguidores más radicalizados, seguía generando repudio ayer en las filas republicanas.

El baño de masas de Trump tuvo lugar el sábado en un pabellón de la ciudad de Wilkes-Barre y estuvo centrado tanto en responder al actual inquilino de la Casa Blanca como en defender al movimiento MAGA, acrónimo de "Make America Great Again", que fue su eslogan de campaña y de su presidencia. "El peligro para la democracia viene de la izquierda radical, no de la derecha", señaló el magnate inmobiliario, quien estimó que las elecciones de medio término serán un referéndum sobre Primer acto del republicano tras el allanamiento del FBI

# Trump se zambulle en la campaña

"El enemigo del Estado es Biden", dijo el magnate en Pensilvania de cara a los comicios de medio término de noviembre.

la inflación, los millones de inmigrantes que entran de forma ilegal en el país y la corrupción de Biden.

"Los demócratas están inmersos en un intento desesperado por evitar que vuelva a la Casa Blanca, donde saben que limpiaré este desastre de nuevo", remarcó Trump. En 2022 y en las presidenciales de 2024, los republicanos deben "devolverle el poder a la gente" porque, de lo contrario, el país "será destruido" dijo el republicano. Por ello Trump dejó intuir de nuevo sus intenciones presidenciales, sin anunciarlas abiertamente: "Me presenté dos veces y gané dos ve-



Trump en un acto en Pensilvania.

ces (...) Tal vez lo tenga que hacer de nuevo", aseguró el expresidente.

El jueves pasado, Biden calificó a Trump y a los extremistas que lo siguen de enemigos de la democracia estadounidense, durante un discurso en Filadelfia con el que buscó animar a los votantes antes de las elecciones de medio término de noviembre, cuando se renueva parte del Congreso. Ayer, una periodista de la CNN le preguntó a la candidata republicana al Senado en el estado de Washington, Tiffany Smiley, si creía que Biden ganó las elecciones de 2020 de manera justa y legítima. Smiley respondió que sí, pero también dijo que estaba "extremadamente decepcionada" con el discurso de Biden en Filadelfia, "porque la unidad no equivale a conformismo y creo que el presidente Biden lo confundió mucho".

En la misma línea Michael McCaul, congresista republicano de Texas, aseguró a la cadena ABC: "Si este fue un discurso para unificar al pueblo estadounidense, tuvo el efecto contrario. Básicamente condenó a todos los republicanos que apoyaron a Donald Trump en las últimas elecciones. Eso es más de 70
millones de personas".





#### 1 SERIES

Cobra Kai, 5° temporada

#### MUSICA

Festival Ruido Recital de Ed Maverick

#### Visto & oído

#### La gala de los Creative Arts Emmys

The Beatles: Get Back, la nueva lectura de Peter Jackson del documental Let It Be; y Adele One Night Only, un especial de la popular cantante británica, fueron los grandes ganadores, con cinco estatuillas cada uno, de la gala de los Creative Arts Emmys, realizada en Los Ángeles. Se trató de una primera parte de los premios centrales que se celebrarán en la misma ciudad el próximo 12 de septiembre, en la que se reconocieron a los envíos sin guion, como el caso de realities y documentales, los programas de variedades, los especiales y los rubros téc-



Alejandro Guyot

La escritora aborda en su última novela, **El cuerpo es quien recuerda**, un tema espinoso: la subrogación de vientres. A través de la trama, Puebla despliega preguntas incómodas acerca de la maternidad, el trabajo, las formas de explotación y las desigualdades económicas y sociales.

#### I LIBRO

#### La vida de Dora Maar

Dora Maar fue una artista plástica y fotógrafa que tuvo una vida fascinante para ser contada, quizás no tanto para ser vivida. Atravesada por su controvertida relación amorosa con Pablo Picasso y por los prejuicios de su época, Maar (que vivió en la Argentina desde los tres hasta los veintitrés años) fue también un símbolo de libertad y de inconformismo dentro de la alta so-

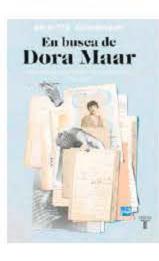

ciedad parisina. El libro En busca de Dora Maar, de la periodista y escritora francesa Brigitte Benkemoun, recientemente publicado por

el sello Taurus, funciona como una suerte de viaje de descubrimiento para alumbrar la historia de una mujer provocativa, apasionada y enigmática. Porque Dora Maar, la famosa Mujer que Ilora de Picasso, fue una artista brillante por derecho propio. El libro es el retrato de la artista, pero también del mundo en el que vivió, esa atmósfera en la que se desenvolvió, con escenas de fiestas e icónicos cafés, nombres emblemáticos de la intelectualidad europea (fue muy amiga de André Breton y Paul Eluard, entre otros, además de haberse psicoanalizado con Jacques Lacan) y un devenir que tuvo aristas dramáticas.

#### I EDUARDO GALEANO

#### Historias de mujeres

Mujeres, libro póstumo de Eduardo Galeano, fue tan bien recibido por los lectores que acaba de salir su sexta edición, publicada por el sello Siglo XXI. La primera edición de 25 mil ejemplares, en 2015, se había agotado en diez días. Entre las protagonistas de estas páginas están Juana de Arco, Rosa Luxemburgo, Emily Dickinson, Ri-

goberta Menchú, Eva Perón, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Alfonsina Storni, Alicia Moreau, Bessie Smith, Safo, Aspasia,

Frida Kahlo, Carmen Miranda, Isadora Duncan, Sarah Bernhardt, Teresa de Avila, Matilde Landa, las Madres de Plaza de Mayo, Delmira Agustini, Camille Claudel, Georgia O'Keefe, Josephine Baker, Marie Curie y Juana Manso, además de otras artistas, poetas, cantantes, bailarinas, científicas, escritoras y militantes políticas de todos los tiempos.

LITERATURA Paula Puebla, autora de El cuerpo es quien recuerda

## "La novela explota lo que no está dicho"

La escritora plantea una historia inquietante sobre la subrogación de vientres. "Me fascina la ficción que aparece para mojarle la oreja a la realidad", dice.

Por Silvina Friera

"Ser madre es la forma más primitiva y totalizante de poder que tienen las mujeres", dice la escritora Paula Puebla, autora de El cuerpo es quien recuerda (Tusquets), una novela sobre la subrogación de vientres que despliega preguntas incómodas acerca de la maternidad, el trabajo, las formas de explotación y las desigualdades económicas y sociales. Desmantelar la corrección política podría ser el trasfondo o "paisaje" intelectual de esta ficción en la que se cruzan tres voces de mujeres: la hija Rita, una joven argentina que nació en Ucrania el 20 de diciembre de 2001; la madre de crianza Victoria, exmodelo que estuvo casada con un poderoso empresario en los años 90; y Nadiya, la madre gestante, una ucraniana que se gana la vida pariendo bebés y deviene guerrillera.

Rita quiere conocer a la ges-

"La búsqueda de una verdad te puede llevar a la muerte, pero puede ser la respiración que te mantiene con vida."

tante ucraniana, una información que Victoria le niega, y en esa búsqueda atravesada por la identidad -un tema medular en la historia política reciente-llega hasta una agencia para hacerse pasar por una mujer interesada en el alquiler de vientres. Nadiya le escribe cartas a Victoria, en las que de manera más amable al comienzo y luego con un tono más amenazante reclama verdad y justicia. "La clase trabajadora no solo suda, también sangra: el color rojo signa nuestras vidas", escribe Nadiya, desplegando la indómita potencia de su conciencia de clase. Puebla (Buenos Aires,

el andamiaje de certezas políticas y expandir las paradojas y contradicciones que anidan en el sentido común. Su escritura es como un aguijón que perturba y molesta; la literatura trabaja con lo inquietante y lo incómodo, intentando ensanchar los límites, propone la autora de la novela Una vida en presente (2018) y el ensayo Maldita tú eres (2019), ambos publicados por la editorial 17gri-

#### Una forma de explotación

-Hay una frase en la novela, "lo que no se dice es el veneno en el que se macera una familia", que también puede ser aplicada a las tres protagonistas: Rita, Nadiya y Victoria. ¿Cómo impacta lo que no se dice en estas mujeres?

-Creo que las atraviesa mucho y en múltiples niveles. Los secretos, eso que no se dice, lo que se escamotea, las constituye, las hace ser quiénes son. El silencio, en cierto sentido, es lo que las mantiene unidas y le da a cada una un propósito: a Rita nada más ni nada menos que la búsqueda de su identidad. A Nadiya una causa política y una hermandad. A Victoria un pretexto para mantenerse en el centro de la escena. La novela explota lo no dicho porque la historia se tracciona ahí, en los efectos directos que tiene sobre sus cuerpos, sus entornos, sus vidas. Confieso que me cuesta imaginar a las tres protagonistas, en una misma habitación, poniendo de manifiesto todo lo que las une. Porque la búsqueda de una verdad te puede llevar a la muerte, pero también puede ser la respiración artificial que te mantiene con vida.

-¿Cuál es el poder o alcance que tiene en el siglo XXI una ficción sobre la subrogación de vientre?

-A la luz de los hechos de los últimos años del siglo XXI, creo que los bordes entre el fake y la verdad están muy acuarelados. Sobre todo después de los últimos dos años de pandemia, en los que prendíamos la tele para ver de las diferencias para dinamitar ción. Creo que escribir en cua- donde este se desarrolla. Por eso dónde empieza y dónde termina

rentena tuvo algún efecto sobre la historia que se me había armado en la cabeza antes del encierro, del conteo de muertos, del colapso. Por otro lado, me fascina la ficción que aparece para mojarle la oreja a la realidad, para rasgar un tejido, para generar una crisis, por más pequeña que sea. El alquiler de vientres es una industria que existe y está regulada en países desde hace años y, sin embargo, está muy poco nombrada, incluso en tiempos de mayor vigor de los feminismos, que coincide con un auge neoliberal y el giro global hacia las derechas. Hay algo de la subrogación que definitivamente angustia y me parece que hay que hablar de eso. El otro día leí un fragmento de Ver como feminista, en el que Nivedita Menon dice que aún no estamos "en posición de comprender" la subrogación comercial en tanto las mujeres que se dedican a eso no están organizadas y, por motivos expresamente ligados al trabajo, no comparten su experiencia. Me parece indulgente con el mercado pensar que no estamos preparados para discutir este trabajo o esta forma de explotación, si es que hoy son términos distintos. Lo que se interpone es que implicaría desacralizar la maternidad – y la filiación natural- y hacernos la pregunta de hasta dónde somos capaces de llevar y dejarnos llevar por nuestro deseo.

#### El campo de batalla

-¿Coincidís con Rita cuando dice que "la literatura es un aire que entra en los pulmones de algunos pocos. No hay democracia posible en ese reparto"?

-Sí, coincido. Pienso que el talento y la belleza son bienes antidemocráticos, y que no se pueden comprar. Los paradigmas de la época nos instan a pensar todo en términos de igualdad quizás para compensar, mediante retóricas y expresiones de deseo, una realidad cada vez más injusta y desigual. Por eso perforan tanto los discursos sobre la meritocracia, donde la responsabilidad sobre el éxito o el fracaso es asigna-1984) mete el dedo en las llagas noticias rayanas en la ciencia fic- da al individuo, y no al contexto límites de lo que es una madre, de

hay tantas personas aferradas a los lenguajes inclusivos. Por eso la corrección política es dominante. Nadie quiere recordar ese núcleo traumático que es la diferencia y la desigualdad. Es más cómodo pasarlo por alto. Pero está a la vista de todos que las políticas de la buena voluntad no modifican las condiciones materiales de existencia de las mayorías. La cosa es querer mirar ahí.

-En las cartas de Nadiya es interesante ver cómo al principio ella escribe desde su individualidad como mujer y madre gestante de trece niños y niñas y luego se politiza y se transforma en líder de una organización clandestina. ¿Nadiya se politiza desde el feminismo o desde la escritura?

-Como muchas otras mujeres, creo que Nadiya se politiza desde el campo de batalla que es su cuerpo. Porque, antes de gestar y parir, cría a sus hermanos, que es otra odisea donde el cuerpo se

> "Como muchas otras mujeres, creo que Nadiya se politiza desde el campo de batalla que es su cuerpo."

pone a disposición de otros. Y no es una disposición solo afectiva, sino una que incluso puede medirse en horas-reloj, como cualquier tarea de cuidado. Y la ucraniana sabe desde pequeña que maternar es un trabajo. En la organización con sus pares, Nadiya encuentra una causa política, quizás porque a lo largo de sus trece embarazos se da cuenta de que por las particularidades de su trabajo ella tiene más derechos de los que la industria le concede. La voz de Nadiya es revolucionaria no solo porque aparece como líder de la guerrilla de Madres Hermanas sino porque corre los

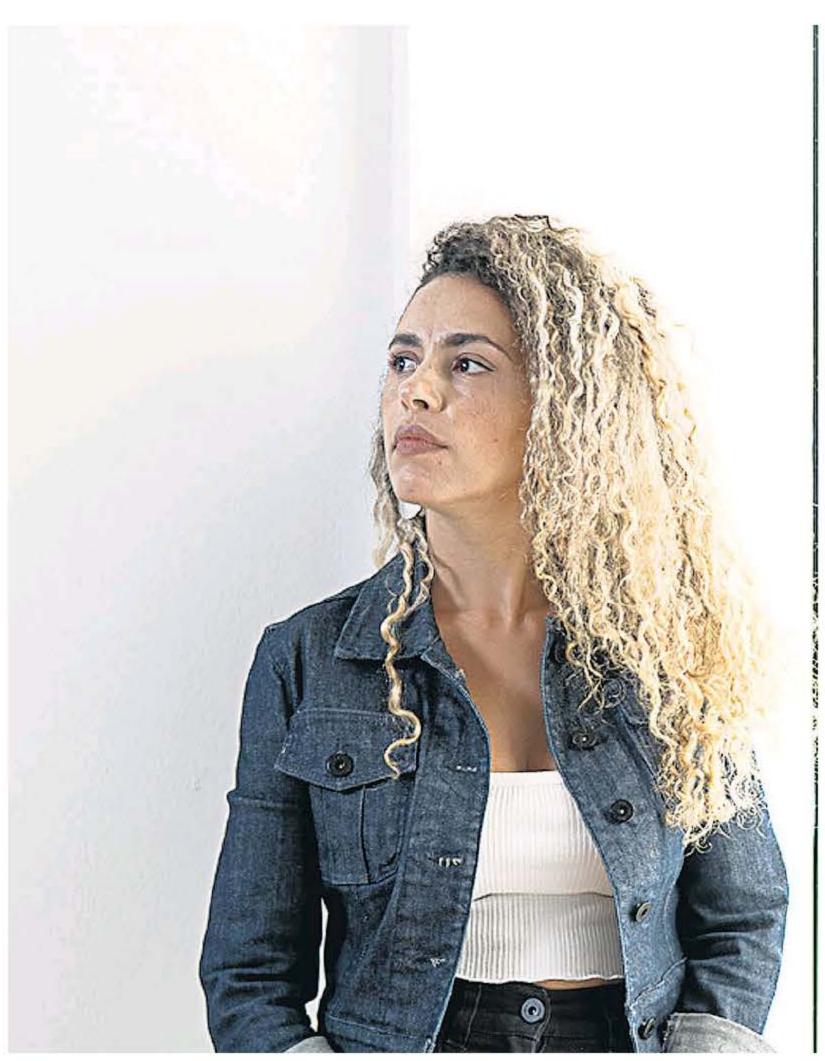

En la novela de Paula Puebla se cruzan voces de tres mujeres

una madre. Es una impugnación

al mater semper certa est (la madre

-Las mujeres que alquilan sus

vientres, ¿lo hacen por elección

o por coerción? Esta pregunta

que atraviesa tu novela también

está presente en "El cuento de

la criada" de Margaret Atwood.

¿Con qué otros textos dialoga tu

pese a las insistentes recomenda-

ciones. Cuando escribo, trato de

ser cuidadosa con lo que leo por-

que me da miedo "contaminar"

ese universo tan frágil con imagi-

narios ajenos. No le da el piné

para dialogar pero la novela tiene

restos diurnos de mi lectura ra-

-El cuento de la criada no lo leí,

es siempre conocida).

novela?

biosa de Houellebecq. Por otro vos y tu familia, tengas que gestar lado, creo que las mujeres que alquilan su vientre lo hacen por una necesidad que compartimos todos, que es la necesidad económica. Lo que lo hace un trabajo qué es un trabajo. distinto, lo que empasta la elec-

> -"La clase trabajadora no solo suda, también sangra: el color rojo signa nuestras vidas", dice Nadiya. En general, la gran ausente de los relatos y novelas contemporáneos suele ser esa clase trabajadora. ¿Cómo fue la experiencia de escribir desde

Creo que fue el personaje que me gustó más construir y el que me presentó mayores dificultades. Si bien es una mujer lejana, por geografía, por historia y por lengua, Nadiya creció literariamente con la influencia de las guerrilleras argentinas. Es, de algún modo, un homenaje a ellas. A las que con panza de seis meses de embarazo, no dudaron en jugársela, en pasar a la clandestinidad, en agarrar un fusil por las ideas en las que creían. Cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, con el libro ya cerrado, y empezaron a aparecer las fotos de las mujeres ucranianas que se enlistan para combatir, vi a Nadiya ahí. Al frente. Esas imágenes me re-

Gentileza Aleiandro Guvot

esa mamá que dice "es imposible hacer otra cosa que ser madre". Me parece interesante porque ser y hacer pueden superponerse pero también escindirse. Muchas mujeres maternamos a los hijos de nuestras parejas, muchas abuelas a sus nietos cuando falta la madre biológica, muchas empleadas domésticas a los hijos e hijas de sus patronas. Las mujeres que alquilan sus vientres vienen a sumar una capa de complejidad a estas concepciones. No sé qué es "ser" madre, porque no lo soy, y es una experiencia que de momento nunca me interpeló. Pero me parece que ser madre es la forma más primitiva y totalizante de poder que tienen las mujeres.

y parir un bebé para otros. Me parece que Nadiya, aunque Victoria en otra medida, aparece también en la historia para preguntar

Ser madre

ción y la coerción, es que en mu-

chos casos el margen de elección

es muy estrecho por las condicio-

nes en las que esas mujeres viven

y el sistema de desigualdades en

el que están insertas. La libertad,

lo que entendemos como liber-

tad, queda absolutamente tras-

trocada. Porque no sé si podemos

llamar libre elección el hecho de

que para alimentar a tu hijo, de

que para garantizarte el pago de

un alquiler por seis meses para

una mujer que suda y sangra?

-Sí, coincido con esa lectura de grandes ausentes. Y me apena.

velaban algo de la sangre y el sudor también. Vengo de una familia cuya lengua común fue y es el trabajo, con un padre izquierdista y una madre que fue primera en su familia en completar los tres niveles de estudio. Me enseñaron la ética del trabajo, su dignidad, su poder formativo y emancipatorio. Es mi lenguaje y, más allá de los libros, sobre los que también trabajo mucho, me considero una laburante que corre detrás del mango.

-"Puede una ser madre sin tener hijos propios, puede una ser madre de tantas maneras que usted no es capaz de imaginar", dice Nadiya. ¿Qué es ser madre hoy para vos?

-Esta es una de las grandes preguntas que formula la novela. Me gusta mucho lo que escribió Ariana Harwicz en Matate, amor,

"Nadie quiere recordar ese núcleo traumático que es la diferencia y la desigualdad. Es más cómodo pasarlo por alto."



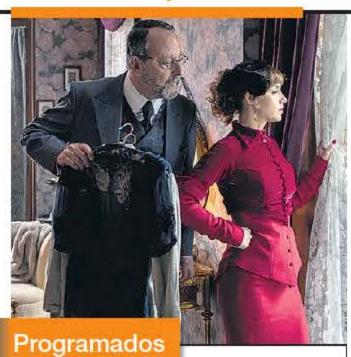

El próximo 16 de septiembre, Prime Video estrenará Un asunto privado. Ficción prototípica de la productora española Bambu (Velvet, Las chicas del cable, Altamar), que centra su relato en el pasado y se destaca por una puesta en escena fastuosa. La historia se ubica en la coyuntura de la Galicia de los '40 y sigue a una joven de clase alta con alma de detective, Marina Quiroga (Aura Garrido). Junto a su mayordomo, Héctor (Jean Reno), se propone a cazar a un asesino en serie. Apple TV+ confirmó una cuarta temporada para Trying, intenso dramedy británico que se enfoca en una pareja atrave-



sando el peliagudo proceso de adopción. Las tres primeras temporadas de la creación de Andy Wolton ya están disponibles en la plataforma de streaming.

edición del Pixar Fest, el próximo 8 de septiembre, Disney+ estrenará Cars: aventuras en el camino. La nueva producción animada de nueve epi-

sodios seguirá a Rayo McQueen y a Mate en su recorrido hacia el este de Radiador Springs en

un viaje por carretera a través de Estados Unidos para reunirse con la hermana de la grúa destartalada.

#### El personaje

Susanne Mathis de El diablo en Ohio (Emily Deschanel). La psiquiatra le da refugio a una misteriosa joven

que escapó de un culto. Decisión que pone el mundo de la doctora de cabeza y amenaza con destruir

a su familia. Claramente nunca vio ningún thriller del subgénero "cuidado con meter a un desconocido dentro de tu casa".

#### Por Federico Lisica

"Es una nueva era en Cobra Kai. Unite a nosotros", invita Terry Silver al inicio de la inminente temporada de la entrega que marcó la vuelta de Karate Kid al primer plano de la cultura pop. Esta quinta parte de Cobra Kai (estreno de Netflix este viernes), en efecto, se sostiene sobre uno de los rivales más temibles de Daniel LaRusso (Ralph Machio). El sensei que tiene la impiedad tatuada en sus puños y pudo distanciar al protagonista del señor Miyagi en la tercera película allá por 1989. Su revancha ha llegado tres décadas después. El hombre ha logrado reapropiarse del dojo que le da el nombre a la ficción y vencer en el torneo de All Valley. Pero eso es solo el primer paso. "Creo que es la fuerza motriz de esta temporada", le dice a Páginalla Thomas Ian Griffith, el actor a cargo del papel.

Cobra Kai partió de una idea motora inapelable. Torcer el destino para viejos conocidos junto con la aparición de una camada de karatecas centennials. Así el ying-yang del bravucón, la posibilidad de redención para Johnny Lawrence (William Zabka), se enceró y pulió, dando lugar al retorno de Johnn Kreese (Martin Kove), Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) y Silver que se muestra como un exitoso empresario y filántropo de buenas intenciones. En estos diez nuevos episodios, el objetivo de LaRusso será el de exponer a este artífice del engaño ("hay que cortarle la cabeza a la serpiente") y volver a equilibrar las fuerzas del Miyagi-Do.

Esta perspicaz, noble y entretenida relectura de la saga cinematográfica ya cuenta con todas sus figuras pisando el tatami (los conocedores señalarán la ausencia de Hilary Swank que protagonizó Karate Kid IV). Sus creadores -Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg- mapearon un total de seis temporadas para un reboot que usufructuó con la nostalgia, pero logró ir más allá. Sin renegar del diálogo con la cultura ochentosa y de lo que significa esa década en tanto estética y sonido ampuloso, Cobra Kai ha creado su propia fuerza. Y tal como lo explicitan los afiches de la nueva temporada, el tamaño del oponente a vencer en esta ocasión es gigante. "Terry Silver logró reunir a todos los personajes en contra de él. Es quien crea los conflictos que van ir tejiéndose. Es un tipo con una misión y no le importa absolutamente nada más", plantea Griffith.

-¿Qué es lo que cambió entre el final de la última temporada y éstos episodios?

-Bueno, Terry Silver se salió dimirse. Excepto por su persocon la suya. Ganó el torneo de All Valley apelando a lo más bajo. Manipuló a John Kreese y lo trai-

SERIES Se estrena en Netflix la 5° temporada de Cobra Kai

# La serpiente cada vez más picante

El gran villano en esta temporada es el temible Terry Silver. La guerra de dojos en All Valley a pura patada y retromanía.



Thomas Ian Griffith encarnó al sensei de dos caras en Karate Kid III.

cionó. Ahora se adueñó de Cobra Kai y lo puede dirigir a su manera, quiere traer senseis de su estilo, abrir sedes como una franquicia y crear este espacio increíble en el que él manda. Es un Terry Silver desatado.

La reversión de

Karate Kid ya

cuenta con todos

los personajes

relevantes de la

trilogía original.

-Una de las anclas de la serie es que todos los personajes tienen dobleces, vemos la historia desde la perspectiva de quienes fueron los bravucones. Ninguno es un buenazo y si se equivocaron tienen la chance de redimirse. Excepto por su personaje que parece ser el mismo desalmado que vimos en Karate Kid III. Vasa es su encanto

¿está de acuerdo?

-Cuando reapareció en la temporada anterior, el atractivo era ver hasta qué punto había cambiado. De hecho, Terry Silver no quería volver a este mundo del karate porque había quedado dañado. Con el paso de los años se hizo un empresario exitoso, bien establecido y con una buena imagen. Pero es la clase de persona que sigue siendo leal a su pasado. Combatió en Vietnam con John Kreese y tiene esta mentalidad de guerrero que debe tener un enemigo. Es algo perdurable en él. Está loco pero ves la base de esa locura. Tiene su propia concepción de la lealtad, la amistad, el amor, vive rodeado de arte, tiene su lado sensible cuando toca el piano. Es un personaje que tiene varias capas aunque finalmente caiga en su lado oscuro. ¿Si hay una chance de redención en él? No lo sé. Hay algo de alma de una manera extraña. Obviamente yo lo interpreto así que tengo que encontrar eso (risas).

-¿Qué es más importante en la construcción de su persona: Es el sendero de Cobra Kai. Despeinado con colita de caballo incluida?

fue un camino de supervivencia. Es el sendero de Cobra Kai. Después de 30 años no va a decir "ah, no me sirvió, listo". Es en lo que se ha convertido.

-Tenía que tener la colita en el pelo. ¡Vamos! En las conversaciones que tuvimos sobre cómo iba a ser la imagen de este tipo, yo me preguntaba. ¿Va a tener el pelo largo engominado y con colita? ¿En serio? Pero era cierto, te-

"Para Terry Silver,

Cobra Kai representa

una línea de conducta:

no es solo karate, ha

comprometido su

vida a ello."

nía que mantener ese look. Es un combo. Para Terry Silver, Cobra Kai representa una línea de conducta: no es solo karate, ha comprometido su vida a ello. Después de lo que le pasó en la guerra, esta fue un camino de supervivencia. Es el sendero de Cobra Kai. Después de 30 años no va a decir "ah, no me sirvió, listo". Es en lo que se ha convertido.

10 UNICIONES

# GRANDES VALORES : DEL TANGO

## CONCIERTO HOMENAJE

ESTRENO 22 DE SEPTIEMBRE 20 HS.

TEATROASTRAL

Conducción Silvio Soldán

Dirección General: Diego Romay







#### Por Santiago Giordano

Más de veinte horas de performances sonoras, con obras encargadas, estrenos y reelaboraciones; un taller de gran ensamble de improvisación colectiva; un karaoke atonal y una feria de discos y publicaciones varias sobre experimentación sonora y contracultura. Estas son algunas de las cosas que entre el viernes 9 y el domingo 11, harán Ruido en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151). Ruido, justamente, se llama el festival que durante tres días dará cuenta de algunos aspectos de la más reciente producción experimental sonora argentina, además de presentar destacados artistas de Uruguay, Chile y Francia.

Esta segunda edición de Ruido es una producción conjunta entre el CCK y el Centro de Arte Sonoro (CASo) del Ministerio de Cultura de la Nación, con el apoyo de la Embajada de Francia, el Institut Français de Argentina, la Embajada de Chile en Argentina, el Centro Cultural Matta, Tsonami Arte Sonoro Chile, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la Embajada de Uruguay en Argentina, Amplify Digital Arts Initiative y el British Council. Las entradas gratuitas pueden reservarse desde el mediodía del martes en www.cck.gob.ar.

El lado nacional de la programación del Festival Ruido 2022, curada por Javier Areal Vélez y Florencia Curci, incluirá un concierto del histórico cuarteto experimental Reynols (viernes a las 20), una obra site-specific de Sol Rezza (domingo a las 15) y nuevas composiciones acústicas de El estrecho (sábado 18.30) y Gabriela Areal (viernes 17.30). Habrá además performances del luthier electrónico J.Crowe (sábado 17.45), la cantante Marax y el guitarrista Jorge Espinal (sábado a las 21) y el ruidista Pablo Reche (domingo a las 19). También se presentarán encargos de obras audiovisuales de artistas sonoros como ARO y QOA y el estreno de la primera ópera de YOTO.

Estarán además el dúo electrónico uruguayo CampoSanto (domingo a las 18) y un foco de artistas sonoros de Chile seleccionados junto al Festival Tsonami de Valparaíso, que incluirá instalaciones performáticas para objetos de Bárbara González (viernes a las 18), Fernando Godoy (sábado a las 17) y Rodrigo Araya (sábado a las 15).

Uno de los momentos salientes del festival será el domingo a las 17, cuando por primera vez en Argentina se escuche en concierto la música de Éliane Radigue, una de las creadoras sonoras más radicales de los últimos 50 años. Frédéric Blondy será el intérprete de Occam XXV, para órgano solista, en el gran instrumento Klais del Audito- y cómo se maneja, y con sus rio Nacional. Compuesta en 2018, ochenta y ocho años -hoy tiene

I MUSICA Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner

## Espacio para la experimentación

Desde el viernes hasta el domingo próximo, el encuentro presentará destacados artistas de Argentina, Uruguay, Chile y Francia.



El dúo electrónico uruguayo CampoSanto se presentará el domingo a las 18.

gante Occam Ocean, una exploración sobre los armónicos acústicos inspirada en los movimientos del agua que la compositora francesa comenzó en 2011. "La música de Radigue siempre se desarrolla por transmisión oral, en permanente discusión con los intérpretes a quienes está dedicada la obra", explica a Página 12 Blondy, que trabajó con Radigue en el proceso creativo de Occam XXV. "Este trabajo se inició con una imagen propuesta por ella, que fue desapareciendo a medida que la música fluía, hasta quedar como una memoria. Se daba un intercambio permanente entre los sonidos que proponía y la forma en que Eliane los percibía y lo hacía evolucionar. Ella está muy atenta al más mínimo detalle y siempre elige el camino donde los fenómenos acústicos se desarrollan con mayor claridad y naturalidad", continua Blondy.

El organista recuerda que el primer encuentro con Radigue para trabajar en esta obra fue en la iglesia Saint-Merry de París, una iglesia gótica de principios del siglo XVI. "Ella insistió en ver de cerca el órgano, observar cómo funciona

angostos que dan acceso a la galería del órgano. Después se quedó en la nave de la iglesia y tomó notas mientras yo tocaba y me daba sus comentarios para estructurar la

obra. El funcionamiento del órgano es muy parecido al del sintetizador modular con el que ella creó la mayor parte de su obra electrónica. En cierto modo se podría decir que



la obra forma parte de la serie gi- noventa- subió los cien escalones Frédéric Blondy será el intérprete de Occam XXV.

este trabajo acústico es uno de los más cercanos al trabajo que hizo con la electrónica", cuenta Blondy.

A la hora de definir Occam XXV, Blondy no tiene dudas: "Eliane escucha con extremo rigor y lo que más me impresiona es el grado de refinamiento y precisión al que llega. Por otro lado, su música tiene una dimensión espiritual muy fuerte, que con el órgano adquiere una dimensión particular. La amplitud del espectro sonoro del órgano es absolutamente única, especialmente en el registro bajo, que utiliza mucho. Esta música se percibe físicamente antes incluso de que se oiga y tocarla es siempre un viaje muy profundo para mí", asegura Blondy, que el viernes a las 18 tendrá a su cargo el Taller de gran ensamble de improvisación.

#### Ruidos por encargo

También El espacio de un sonido, la obra de QOA encargada por el Festival, que se presentará el domingo a las 20.30, indaga el peso y la materialidad de lo que vibra. "Pienso la escucha como una herramienta para estar presentes, lo que nos permite la conversación con lo sutil", explica la artista visual y sonora a Páginal 12. "En esta obra me interesó indagar esa demora, la percepción de las minúsculas variaciones sonoras, como si pudiéramos sentir la corriente atravesando y movilizando las partículas de aire. Qué pasa cuándo nos detenemos a sentir el movimiento fluctuante en nosotres y en lo que nos rodea; ese sentir vegetal, en el que el entorno nos afecta y nosotres afectamos nuestro entorno. Es esta idea de volver perceptible lo inaudible", agrega. Un sintetizador y el arpa de un piano, -"que quedó de un piano de estudio destruido por la inundación de 2013 en Saavedra"-, son las herramientas que utilizará QOA en lo que define "una obra en proceso y mutación constante".

Otro encargo del Festival Ruido es Lana de acero, de ARO, el concierto escénico-performático para percusionista, tambores procesados en tiempo real y luces led, que se podrá escuchar el viernes a las 16. "Yo trabajo los sets de percusión distribuidos en el escenario, con técnicas extendidas y procesamiento electrónico del sonido en tiempo real, a partir de la interacción con el dúo de artistas lumínicos Máquina y Robot y el artista sonoro Sebastián Verea, vamos creando distintas situaciones con el sonido, la luz y el espacio", explica el compositor argentino nacido en Cuba. Alquiler, la ópera experimental de YOTO que se estrenará el domingo a las 16, se anuncia como otro momento importante del Festival que podrá escucharse en todo el mundo a través de Radio CASo (https://centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/i nfo/radio-caso/

#### Por Yumber Vera Rojas

Cuando parecía que los chamanes se encontraban en proceso de extinción, en la noche del viernes apareció sobre el escenario del Teatro Vorterix el nuevo "Juan Matus" de la canción. Si es que alguna vez hubo otro. Así como el personaje que inmortalizó Carlos Castaneda en su célebre libro Las enseñanzas de Don Juan, nació en México y es brujo. Uno muy efectivo, por cierto, a pesar de su juventud. Pero no es de la etnia yaqui ni tampoco de Sonora, sino de por ahí cerca. De la vecina Chihuahua, hogar de la raza canina más antigua del continente americano. Más específicamente de la apacible localidad de Delicias. Su apellido tiene fuerte conexiones con uno de los orgullos de la escudería Ford, aunque Tom Cruise lo adoptó para su personaje en Top Gun. Si bien suele usar el apócope de Ed para presentarse, la gente no paró de arengar fuertemente su nombre de pila: Eduardo.

Casi al final de su debut porteño, el joven alquimista tuvo el desliz de pedir disculpas por no haber hablado a lo largo de su ritual. La realidad es que no había nada para decir. Durante una hora y media, Ed Maverick mantuvo hechizado al público con un repertorio con sabor a desierto y ayahuasca. Aunque su yagé no tenía dejo a cereza amarga. Al menos desde la vuelta de los recitales a Buenos Aires, muy pocas veces se sintió el silencio en una sala como en esa ocasión. No hubo botellas sonando en las barras ni susurros. Nada. Todos los que estaban ahí parecían hechizados con esas canciones devenidas en mantras. Tanto así que no paraban de repetirlas. Tras introducirse ante la audiencia, escoltado por sus tres cómplices, el juglar de 21 años comenzó a cantar y no paró. Ni siquiera el constante cambio de guitarras consiguió desconectar el entramado de su repertorio.

Seguramente la pantalla que los músicos tenían a sus espaldas causó sugestión. O estimuló más el trip. Desde ahí aparecían desdoblamientos, constelaciones, noches estrelladas e imágenes remojadas en lisergia. Sólo faltaban los coyotes. Lo cierto es que potenció los cuelgues, al igual que esos temas con impronta campechana que, pese a que fueron paridos en un contexto agreste, cautivan a la juventud urbana. Y sí. También a los que les gusta el trap. Ed Maverick llegó a Buenos Aires con la chapa de enfant terrible de la escena musical de su país, y para presentar su más reciente disco, llamado igual que él: Eduardo (2021). Le preceden otro álbum y el EP Mix pa' llorar en tu cuarto (2018), que lo instaló entre sus compatriotas y del que destaca el hit "Acurrucar", compuesto para ma de la tercera temporada de la una ex novia. C. Tangana lo es- serie Narcos y de Los Tigres del

Recital de Ed Maverick en el teatro Vorterix

## Canciones fronterizas de un juglar mexicano

En su debut porteño, durante una hora y media el cantautor chihuahuense mantuvo hechizado al público con un repertorio con sabor a desierto y ayahuasca.

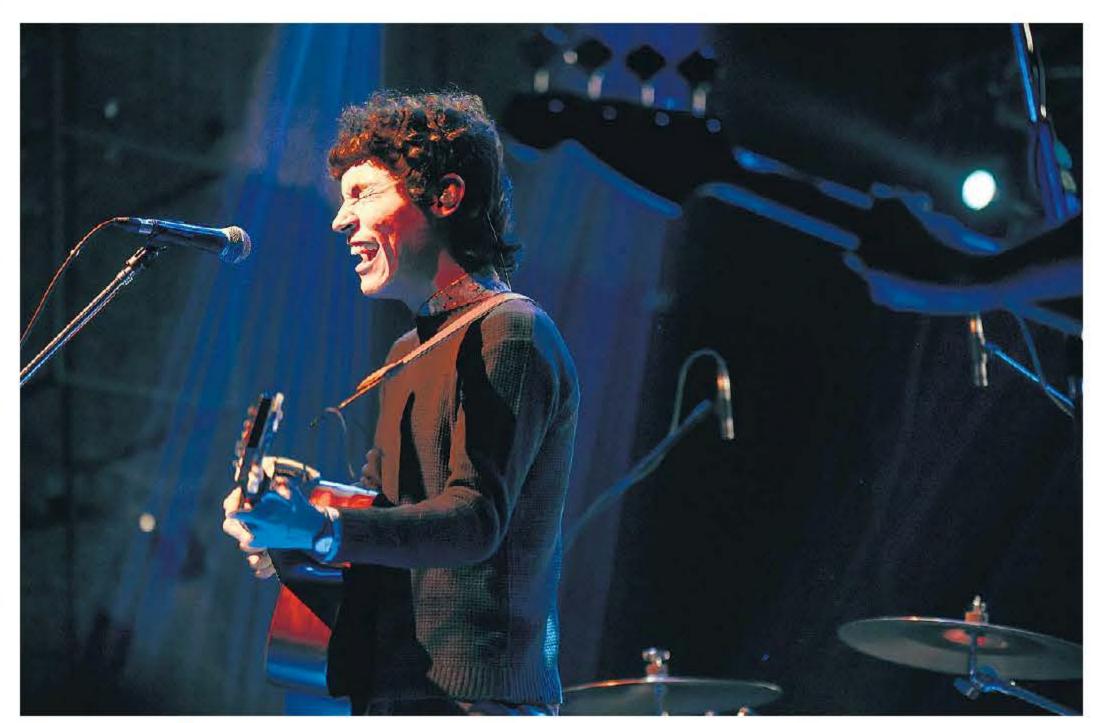

Maverick llegó a Buenos Aires con la chapa de terrible enfant de la escena musical de su país.

dudó en hacerle un lugar en su disco El madrileño, acrecentando el mito.

Maverick (su nombre real es Eduardo Hernández Saucedo) levantó el telón de su show con algo de su nuevo álbum: el onírico "Ensenada", en el que hizo gala de una voz robusta y dolorida. En contraste con su grácil figura. Siguió con otro puñal hecho canción, "Gracias", incluido asimismo en Eduardo. Ahí navegó solo con su guitarra, sostenido por bucles penumbrosos y ecos fantasmales. Repitió la estructura acústica, no así el estado anímico (esta vez más jovial), en "Fuentes de Ortiz", uno de los primeros temas que dio a conocer. Al que le secundó otro de Mix pa' llorar en tu cuarto, el melancólico "Del río". Si ese single versa sobre el amor no correspondido y la ausencia, desde el punto de vista adolscente, "Gente" aborda la crítica social: "Toda esa gente se cree diferente. Pero no se siente, juegan con sus mentes". Y lo cantó como si varios Ed lo ayudaran a hacerlo.

Los orígenes de este chihuahuense con su guitarra lo encuentran en la música norteña, la mis-

cuchó en un after en el DF, y no Norte. Pero luego el indie llegó a su vida, junto con su lectura del country y del folk. Todo bien fronterizo. Y esa influencia, al igual que esa transición, se percibe en este tramo de su performance. Lo más cercano a una entidad sonora así que haya pisado el Río

de la Plata fue el cantautor Juan Cirerol (idolatrado tanto por Maverick como por Calamaro), cuya mezcla de corridos y oda a la metanfetamina es de lo más punk que mandó Mexico para acá. Sin embargo, lo de Ed está más próximo a la introspección. Eso lo evidiencian las dos partes de su canción "Mantra", mientras que en "Ralento" pide respuestas que sabe que aún no puede recibir, sumergido en una cadencia narcótica. Aunque en "Nadie va a pensar en ti mejor que yo" y "Acurrucar" revisitan el amor.

Al mismo tiempo que se debate entre esos tópicos, avanza el show, que tiene en la conjunción de "Vete ya" y "Todo lo que miras" el clímax de la performance. Y también el momento Pink Floyd. A Maverick un disco como Artaud, de Spinetta, le cambió su manera de entender la psicodelia. Eso lo dejó patente en "Días azules", donde su banda se ratifica (literalmente) como de "acompañamiento", a partir de la funcionalidad de sus instrumentos para ensalzar a la figura del trovador. El teclado dibuja paisajes, y la guitarra eléctrica crea colchones. Pero de pronto el baterista se levanta, toma otra viola y se suma a la cruzada constructura de texturas. Para el cierre hacen "Nos queda mucho dolor para recorrer", por si faltaba la cuota de existencialismo, y tras agradecer al público por el cariño, invita a su paisana Bretty (tocó previamente) para cantar "Ropa de bazar". Flamante himno del escapismo.

#### Luna Park

as canciones de León Gieco le dieron un encanto adicional al encuentro desarrollado ayer en el Luna Park con los curas villeros y los jóvenes de los Hogares de Cristo. En un estadio colmado, el músico de Cañada Rosquín interpretó "Sólo le pido a Dios", "En el país de la libertad" y "El ángel de la bicicleta", entre otros temas. Los curas villeros junto a jóvenes de los Hogares de Cristo lanzaron la peregrinación que, con el lema "Ni un pibe menos por la droga", durante seis meses recorrerá todo el país. Será una larga marcha que irá sumando adherentes en cada rincón argentino. La peregrinación finalizará en marzo de 2023, cuando se cumplan 15 años de la red comunitaria que reúne más de 150 centros barriales y 10 años del pontificado del papa Francisco, cuya lucha en este tema fue reconocida en el encuentro en el Luna Park con una ovación unánime de los participantes.

#### León Gieco junto a los curas villeros









#### Contratapa

### ¿Quién es la "gente normal"?

Por Jorge Majfud

En una de esas reuniones de colegas y algún que otro desconocido, una de esas donde (me han dicho y se leen en las memorias de manipuladores jubilados) suelen ir los agentes secretos con un vaso de whisky en la mano a conversar de cultura, un señor de Texas, aficionado a la historia de América Central, me preguntó mi opinión sobre Julian Assange y Edward Snowden. Ellos saben que pocos profesores resisten la tentación de dar respuestas radicales cuando alguien entra en sus áreas de estudio. Tampoco resultaba difícil saber que en los últimos meses yo había comprado varios libros sobre el tema, aparte de mis investigaciones en el National Archive. En pocos minutos, el señor de la corbata morada había llegado al punto previsible:

"¿Ha observado usted que todos ellos tienen algún problema psicológico? Assange es un womanizer (mujeriego). El exagente

Snowden está bien casado, pero ni siquiera llegó a graduarse de la secundaria, a pesar de su notable inteligencia. El soldado Bradley Manning, luego Chelsea Manning, se reveló como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Glenn Greenwald se enamoró de un hombre brasileño y se fue a vivir allá... No digo que ser homosexual o transgénero sea algo malo, sólo que es un factor común que comparten todos ellos. ¿Qué significa este patrón psicológico?"

"No, pero..." Por entonces, me acordé de la persecución de negros, gays y lesbianas que en Estados Unidos había puesto en práctica el senador Arthur McCartyyel infamedirectordelFBI, Edgar Hoover, durante la Guerra Fría, por considerar que los negros y homosexuales eran propensos a traicionar a su país y a su religión al simpatizar con las causas comunistas de justicia e igualdad.

En 2019 y después, el mismo presidente de Brasil, capitán Jair Bolsonaro, se refirió a Greenwald repetidas veces haciendo referencia a su sexualidad

("Do you burn the donut?") como forma de descalificación personal e ideológica, a lo que el periodista estadounidense contestó observando la clara fijación anal del presidente. Luego de las revelaciones de Snowden en 2013, Greenwald y su proyecto The Intercept también fueron claves para denunciar la corrupción del sistema político brasileño, desde los corruptos jueces anticorrupción como Sergio Moro, quien logró poner en la cárcel al entonces candidato favorito a la presidencia, Lula, hasta los parlamentarios más corruptos que años antes habían destituido a Dilma Rousseff bajo alegaciones de corrupción.

De las etiquetas más comunes en disidentes incómodos como Julian Assange, Chelsea Manning y Edward Snowden están los de "narcisista" o algo relacionado con alguna discapacidad. Bob Schieffer, el periodista estrella de CBS (irónicamente, en un programa titulado "Face the Nation"), intentó deslegitimar las revelaciones de Snowden, calificándolo de "jovennarcisista que se cree más listo que todos nosotros" y comparándolo con los riesgos que corrió Martin Luther King, quien se quedó en el país luego de violar las leyes injustas de su época. Para continuar el tejido de la tradicional telaraña mediática, el poderoso Business Insider tituló: "Bob Schieffer de CBS destruye a Edward Snowden en 90 segundos". Edward Snowden y Glenn Greenwald (el periodista que publicó los documentos filtrados por Snowden) fueron calificados repetidas veces de "cobardes" y de "traidores", uno por huir a Hong Kong y el otro por mudarse a Brasil. El veterano periodista de CBS no mencionó que Martin Luther King fue perseguido por el FBI y finalmente asesinado, como la mayoría de los líderes de la época, por "individuos no vinculados al poder".



"¿Qué significa este patrón psicológico para usted, profesor?" insistió el señor del whisky con mucho hielo, a quien nunca había visto antes pero que me había aclarado de entrada que no era un profesor nuevo.

"Para mí significa que el mundo necesita más gays, más transexuales y más autistas", fue lo único que se me ocurrió decir, creo que más bien para deshacerme de aquel señor con una autoestima tan elevada y con una mal fingida ignorancia. Funcionó, por el momento.

Unos años después, una de mis estudiantes más avanzadas que escuchó el diálogo se pasó por mi oficina para discutir detalles del curso que estaba tomando y me mencionó una investigación que había leído sobre ética y autismo. El estudio, publicado en The Journal of Neuroscience en febrero de 2021 por un grupo internacional de nueve expertos ("Right Temporoparietal Junction Underlies Avoidance of Moral Transgression in Autism Spectrum Disorder"), realizó un experimento con dos grupos de personas, uno compuesto por individuos clasificados dentro del "espectro autista" y el otro con gente fuera del mismo, es decir, en lenguaje popular, "gente normal como nosotros". A ambos grupos se les propuso donar una suma de dinero para asociaciones, una benéfica (para la educación de niños y adolescentes en Brasil) y otra que permite la crueldad animal (eliminación de perros y gatos de las calles) en dos contextos diferentes: unas donaciones hechas con audiencia y otras de forma anónima. En un caso, se ofreció una ganancia económica personal por apoyar la crueldad animal. El modelo computacional reveló que el grupo de personas con autismo no aceptaron esta ventaja personal en detrimento del dolor ajeno, aun cuando seleccionaban la mejor opción de forma anónima.

> Podemos inferir que este estudio no sólo desarma la idea de la valoración débil del contexto moral de los autistas que, con frecuencia, los lleva a involucrarse en problemas sociales, sino que revela su contrario: un sentido moral superior al de la "gente normal". Es decir, esta normalidad no sería otra cosa que la adaptación del entorno a los intereses personales (corrupción) y la manipulación de la opinión ajena que termina valorándolos como "gente exitosa", a pesar de que deberían estar en un intenso tratamiento psicológico, de no ser por una cultura enferma que los protege, premia y aplaude.

> Esa "gente normal" es la que está en el poder económico y político de los países. Cuando David Miranda, esposo de Glenn Greenwald, se encontraba de paso en Inglaterra, los servicios secretos lo detuvieron y acusaron de terrorismo. Terrorista por ser pareja de un terrorista, definido en la acusación de la siguiente forma: "El señor Miranda lleva a sabiendas material cuya divulgación pondría en peligro la vida de

las personas. Además, la divulgación, o amenaza de divulgación, está diseñada para influir en un gobierno y se realiza con el fin de promover una causa política o ideológica. Por lo tanto, esto entra dentro de la definición de terrorismo".

Cuando las agencias secretas deciden ataques secretos, mortales y devastadores en territorio extranjero, ¿no ponen en peligro la vida de ninguna persona? Cuando plantan artículos o hacen circular rumores falsos ¿no generan opinión en medios masivos? ¡No están tratando de influir en ningún gobierno a través de la Opinión Pública? Los gobiernos paralelos nunca son calificados de terroristas, según sus propias y muy elásticas definiciones de terrorismo. Es la manera obvia de pensar. Ellos están en el poder; a sus poderosas ficciones llaman realidad y normalidad, no "problemas mentales".

Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Pro- Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. pietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). 3221-8760 (líneas rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: Tel.: 3221-8760 (líneas rotativas). Opcional Caras y Caretas: \$600, recargo interior: 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo. \$25.

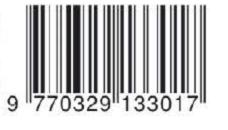